

El ciclista esloveno Tadej
Pogacar consiguió su tercer
título en el Tour de Francia,
tras cerrar con broche
oro ganando la etapa 21.
Terminó con una ventaja de
seis minutos sobre Jonas
Vingegaard. / Deportes p. 22







# ELESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.151 22 DE JULIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505732



Joe Biden anunció, a través de la red social X, el retiro de su campaña y el fin de su aspiración a la reelección. / AFP

## En la mira de la Agencia de Defensa Jurídica

Ya nombrado en propiedad, César Palomino, nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica, habla de procesos claves para el Estado como la reforma de la Procuraduría y la construcción del metro de Bogotá. / Judicial p. 6

## Los presidentes del Congreso

Efraín Cepeda, presidente del Senado, y Jaime Raúl Salamanca, cabeza de la Cámara de Representantes, tras su elección, hablan de sus prioridades, de la necesidad de dar garantías a las diferentes bancadas y de concertar los proyectos que se debatan en el Congreso. / Política p. 7

## Microplásticos en el Caribe

Un estudio en el Caribe colombiano, específicamente entre Bolívar y Sucre, liderado por la Universidad Industrial de Santander, evidenció que algunas especies de zooplancton, base de la alimentación en el mar, tienen plástico en sus estómagos. / Vivir p. 8

# "No era apto para el cargo": Trump ante la renuncia de Biden

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", expresó Donald Trump, candidato presidencial por el Partido Republicano, luego de que se conociera que el demócrata se aparta de la carrera electoral.

A través de Truth Social, el expresidente.

que hace una semana recibió un disparo durante un mitin de su campaña, cargó también contra el equipo que acompañó al presidente Biden durante su aspiración a la reelección: "Todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era".

Aunque apenas el viernes la campaña del demócrata había insistido en que seguiría en la carrera, una encuesta de ABC News-Ipsos publicada el domingo encontró que el 60 % de los miembros de su partido creían que debía retirar su candidatura. Poco después, en X, escribió: "Creo que lo mejor para el país es que me retire".

A través de Truth Social, el republicano criticó el equipo que acompañó al presidente Biden en su campaña de reelección.

# Temadeldía

Tras la renuncia de Biden a la candidatura

# Kamala Harris pone a los demócratas ante el dilema de unirse o seguir divididos

La decisión del mandatario estadounidense de no seguir con su campaña electoral para las presidenciales de este año se venía esperando desde hace días. Frente a Donald Trump, airoso y fuerte tras un intento de asesinato, los demócratas se enfrentan al reto de nombrar un candidato y de, como dicen algunos, "halar hacia el mismo lado".



MARÍA JOSÉ NORIEGA RAMÍREZ

mnoriega@elespectador.com

"Haré todo lo que esté en mi poder para unir al Partido Demócrata y a nuestra nación para derrotar a Donald Trump y a su agenda extremista", escribió Kamala Harris en su cuenta en Instagram, pocas horas después de que Joe Biden anunciara en X el retiro de su campaña y el fin de su aspiración a la reelección. En compañía de una foto de ambos, agregó: "En nombre de todas las personas, le agradezco por su liderazgo extraordinario como presidente de Estados Unidos y por las décadas de servicio en beneficio de nuestro país".

La vicepresidenta estadounidense es la principal opción, quizá la más obvia, para sucederlo en las elecciones presidenciales de noviembre, y, más allá de que falta por ver qué se decide en la Convención Demócrata, que será en agosto en Chicago, de si apuestan por ella o llevan a cabo un proceso interno de selección, al estilo de unas pequeñas primarias, la debilidad

Kamala Harris ha recibido el apoyo de Bill y Hillary Clinton, además del Caucus Negro del Congreso y el del mismo Biden, que el domingo comunicó su decisión de abandonar su aspiración a la reelección.

que se vio al final de la campaña de Biden y la creciente ola de presión a favor de que diera un paso al costado muestran las fracturas dentro de la colectividad política, que llega tambaleando a enfrentarse a un Donald Trump que cada vez parece estar más fortalecido, sobre todo después del atentado del 13 de julio.

Juan Albarracín, profesor de la Universidad de Illinois, en Chicago, piensa que esa fortaleza del republicano se veía, sobre todo, en la competencia con Biden: "Lo logró presentar como una persona que, a su edad, no es capaz de mantener el ritmo de ser presidente. Eso lo hizo muy bien, aunque la diferencia de edad entre ambos no es muy grande". Lo que viene, al menos según el docente, es distinto: "Trump, que será el más viejo, enfrentado probablemente a una candidata como Kamala Harris, o a cualquiera que nombren los demócratas, mucho más joven. Será una competencia diferente, en la que puede no servir el discurso de la edad". Algo similar opina el exdiplomático estadounidense Lawrence Gumbiner: "El atentado refuerza la imagen de un hombre con vigor y energía, casi indestructible. Eso fue notable cuando su contrincante era débil. Puede que ahora lo sea menos con alguien más joven, aunque, en términos generales, parece un hombre en control de su destino".

Lo cierto, al menos para este analista, es que la reciente dimisión de Biden a la reelección es un comodín que cambia las cosas: "Estamos en tierra desconocida. Trump estaba confiado con el demócrata como opositor, pero ahora hay una situación de poca claridad. Harris no tiene carisma y su desempeño como vicepresidenta no ha sido bien recibido". Lo mismo piensa Miguel Benito Lázaro, historiador, internacionalista y analista político: "A Trump le beneficia la sensación de vacío y la percepción de que Kamala Harris fue el del mismo Biden: "Al menos, frente a trabajo de presidenta, pero dos de cada 10



Joe Biden le dio un espaldarazo a su vicepresidenta Kamala Harris para ser la candidata presidencial del Partido Demócrata. / AFP

una vicepresidenta poco efectiva. Ella genera mucha animadversión, lo cual no le permite atraer a sectores indecisos, ya que no ha mostrado una posición sólida hasta ahora". La posibilidad, tal vez, está en que ella es joven, le puede dar un aire al partido y podría generar entusiasmo en el voto afroamericano y joven, que son las bases de la colectividad.

El reto de los demócratas es grande: posicionar un nuevo nombre para suceder al actual jefe de la Casa Blanca en la contienda electoral de noviembre y alinear las fuerzas internas del partido para que "halen todas para un mismo lado", dice Albarracín, quien destaca, por ejemplo, el apoyo que Harris recibió de Bill y Hillary Clinton, además del Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos y

lo que ha ocurrido recientemente, parece que hay una mayor coordinación dentro del Partido Demócrata para apoyarla. No es claro si habrá otras personas de peso que quieran competir en la convención por la nominación, pero, en este momento, es poco probable que alguien quiera enfrentarse con ella. Parece que, por ahora, el proceso no será tan caótico, como algunos dijeron". La decisión clave, si obtiene la nominación, será definir su fórmula, que, según el docente, debe ser alguien que la ayude a avanzar en la matemática electoral, para así entrar en campaña.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC concluyó que seis de cada 10 demócratas creen que Kamala Harris haría un buen

## Amenazas de los hutíes de Yemen a Israel

Los rebeldes yemeníes amenazaron el domingo a Israel con una "respuesta enorme" a sus bombardeos. en una nueva escalada regional derivada del conflicto en Gaza. Un día después de que los hutíes llevaran a cabo un mortífero ataque en Tel Aviv

con un dron, la Fuerza Aérea israelí bombardeó el sábado el puerto de Hodeida, situado en el oeste de Yemen y controlado por los insurgentes. El bombardeo dejó, según los hutíes, seis muertos y decenas de heridos.

Ayer continuaban los

esfuerzo para apagar el enorme incendio provocado por los ataques israelíes en el puerto, por donde llega el combustible y la ayuda humanitaria para el país, en guerra desde 2014. "La respuesta a la agresión israelí contra nuestro país es inevitable y será enorme".

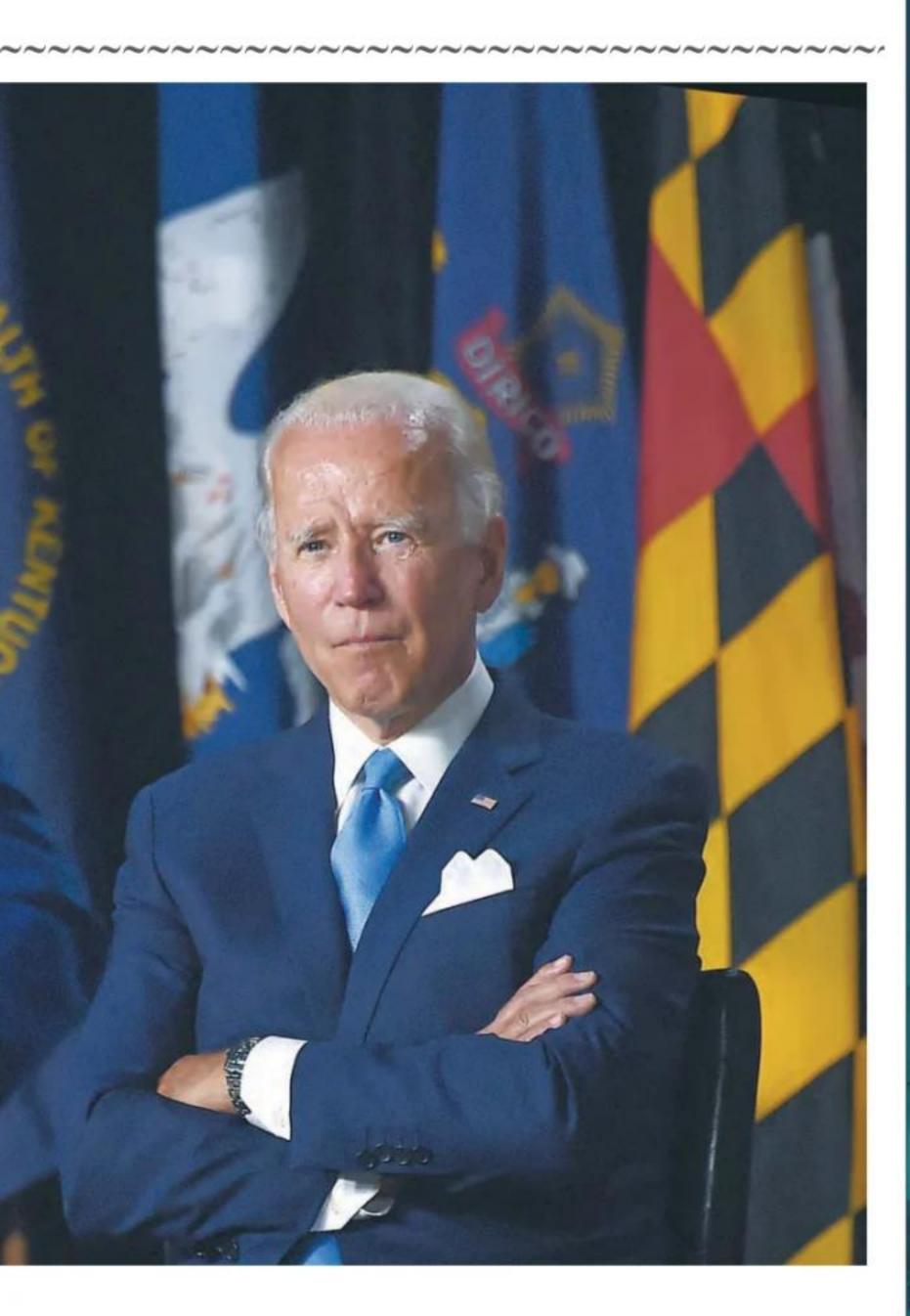

no lo creen así y otros dos de cada 10 dicen que no saben lo suficiente como para opinar al respecto. A la par, los estadounidenses se muestran más escépticos sobre cómo se desempeñaría ella en la Oficina Oval. Solo alrededor de tres de cada 10 adultos dicen que Harris haría un buen trabajo como presidenta y aproximadamente la mitad cree que no tendría un buen desempeño en el cargo.

En medio del revuelo político en Estados Unidos, sorprendió que el expresidente Barack Obama no apoyara abiertamente a Kamala Harris tras la renuncia de Biden. También que Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, más allá de elogiar al mandatario, diciendo que "su legado de visión, valores y liderazgo lo convierte en uno de los presidentes más importantes de la his- herencia afro y asiática.

toria estadounidense", no mencionara a la vicepresidenta y que, en cambio, se mostrara a favor de un proceso "competitivo", en lugar de una designación de ella. Sin embargo, otras voces apuntan a que Kamala Harris puede volver a hacer historia. Shaunna Thomas, cofundadora y directora ejecutiva de UltraViolet, le dijo a The New York Times: "Esta es una oportunidad histórica que tiene el potencial de entusias mary movilizar a los jóvenes votantes de una manera que no hemos visto en mucho tiempo. Sería difícil exagerar lo importante que es en un año en el que los republicanos están atacando a las mujeres". Ella, de ser nominada por el partido y luego salir elegida por los estadounidenses, sería la primera mujer presidenta, cargando sobre sus hombros una



# Masacre en Cocorná: asesinaron a tres personas en una vivienda

En zona rural del municipio de Cocorná, en Antioquia, las autoridades registraron en la tarde de ayer una masacre que se presentó dentro de una vivienda. Sujetos armados entraron y dispararon contra un grupo de hombres que estaban allí, dejando como resultado tres personas muertas y un joven de 17 años herido. "El herido fue llevado de inmediato a recibir atención médica en un hospital de alta complejidad. La Policía Nacional está realizando una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer estos hechos y capturar a los responsables", dijo el coronel Gersón Bedoya, comandante operativo de Seguridad Ciudadana del Departamento de

Policía de Antioquia.

Ante lo ocurrido, la Alcaldía del municipio citó un consejo de seguridad para el lunes, con el fin de determinar acciones para atender el caso. El fin de semana también se registró el asesinato de tres personas en la vereda La Albania, de Titiribí, en Antioquia.

El fin de semana también se registró el asesinato de dos hombres y una mujer en la vereda La Albania, del municipio de Titiribí.



Este año han cruzado 208.000 personas

# La imposible tarea de cercar el Darién

El cierre de pasos recurrentes por el tapón ha reducido el tránsito de migrantes y, según pobladores de la zona, ha permitido identificar a quienes la cruzan. El problema es que a largo plazo no hay medidas claras de Colombia ni de Panamá. Colombianos están entre los que más cruzan la selva.



MÓNICA RIVERA RUEDA

mrivera@elespectador.com

@Yomonriver

La sensación que produce la humedad en un lugar caluroso es una tortura. Si se camina, se siente que el cuerpo se calienta más rápido y por consiguiente se suda más. El instinto incita a beber aguay a quitar del cuerpo cualquier cosa que pueda generar más calor. Si es por la selva, se deben activar más los sentidos: fijarse muy bien en dónde se pisa, porque cualquier movimiento en falso puede ser una caída, una lesión o encontrarse de frente con un animal. Si a esto se le suma que no se sabe cuántos días pueda durar la travesía, porque esto es lo que viven los migrantes que cruzan el Darién, muchas más cosas son un factor de riesgo. Del lado colombiano está el Clan del Golfo, que controla las rutas por las que a diario pueden transitar en promedio cerca de mil migrantes, mientras que en territorio panameño ya no solo se atienen a la posibilidad de ser víctimas de robos, abusos sexuales y hasta asesinatos, sino que ahora se pueden encontrar con una cerca de púas, con la que se pretende controlar el camino migratorio.

¿Cómo intentar cercar una selva de 266 kilómetros puede llegar a entenderse como una opción para atender la migración? Lo que ha ocurrido en el Darién en las últimas semanas no ha tenido una explicación clara del Gobierno panameño ni acciones contundentes del lado colombiano, pese a que han aumentado los nacionales que migran por el tapón y a que, más allá de controlar quiénes son los migrantes que ingresan a la selva, la sensación es que las barreras provocarán mayor vulnerabilidad para quienes se atreven a cruzar el tapón, porque a futuro optarían por caminos más peligrosos.

Además de los controles terrestres, el Servicio Aeronaval de Panamá aumentó los operativos de registro sobre los botes que intenten cruzar la frontera marítima.

El 4 de julio, tres días después de la posesión de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que cercó tres de cincopuntos recurrentes del paso de migrantes por el Darién. A la par, en redes sociales comenzó a circular un video de una zona a la que se llega por Capurganá, donde se instaló una cerca con alambre de púas, de no más de dos metros de alto, custodiada por las autoridades fronterizas panameñas, a la que llegaron decenas migrantes confundidos que pedían que los dejaran pasar. "Migrar no es un delito", decían.

"Eso es como a una hora y media en moto, pero caminando es lejísimos. Lo que hicieron fue un alambrado de unos 80 metros, para ellos (Senafront) tener un control, como debe ser, porque quieren saber quiénes son los que pasan por ahí y de dónde son", dice uno de los colombianos que desde hace años se han organizado en Capurganá para llevar migrantes a la frontera.

La justificación del Senafront es que con esta medida buscan reducir el número de personas que cruzan irregularmente la frontera y enfrentar a "las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas, cobros ilícitos y otros delitos conexos a esta población vulnerable". De igual forma, Frank Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, explicó que cerraron los pasos por el sector de Hito de Chucurti para que la entrada a la selva se concentre por Cañas Blancas, continúe por el río Tuquesa hasta Bajo Chiquito y así los migrantes se concentren en Lajas Blancas, donde hay puestos de atención de oenegés y se ofrecen servicios de transporte a los migrantes hacia la frontera con Costa Rica.

En principio la medida estaría funcionando. De acuerdo con lancheros que transportan migrantes de Necoclí hacia Acandí y Capurganá, en promedio estaban saliendo unas 900 personas al día hacia el tapón, pero luego de conocerse la medida se redujeron a 300 o 500 diarias. Al respecto, Yolvis de la Cruz, concejal de Acandí, aseguró que a pesar de eso el paso sigue siendo normaly que la identificación de quienes entran a la selva era algo que se estaba pidiendo y debía hacer desde hace tiempo.

Los migrantes sienten temor. En los grupos de redes sociales en los que se da información sobre el paso por la frontera se han vuelto recurrentes las preguntas sobre los sectores



El número de migrantes que buscan cruzar la selva del Darién ha disminuido desde que se impuso la cerca. / AFP

# Rutas migratorias en la provincia del Darién, Panamá Lugares de Colombia Lugares de Panamá Cerca de Púas Via Panamericana Caledonia Capurganá Metetí Bajo Chiquito Acandi Necocli Lajas blancas Yaviza Turbo PANAMÁ COLOMBIA

## Asesinan a líder social en Antioquia

Rubén Jaramillo Cadavid, fundador y líder de la Asociación de Pequeños Mineros en Norte de Antioquia, fue asesinado durante el fin de semana en zona rural del municipio de Sonsón.

Organizaciones sociales como Indepaz y Redosc

(Red de Organizaciones Sociales y Campesinas) destacaron el trabajo de Jaramillo por las comunidades y recordaron que el líder social previamente había sido víctima de amenazas, por las que tuvo que desplazarse. "En 2019 tuvo que abandonar su hogar en la vereda El Peñol, en San Andrés de Cuerquía, debido a las graves amenazas contra su vida, recibiendo protección del Estado a través de la Unidad Nacional de Protección", indicó Redosc.

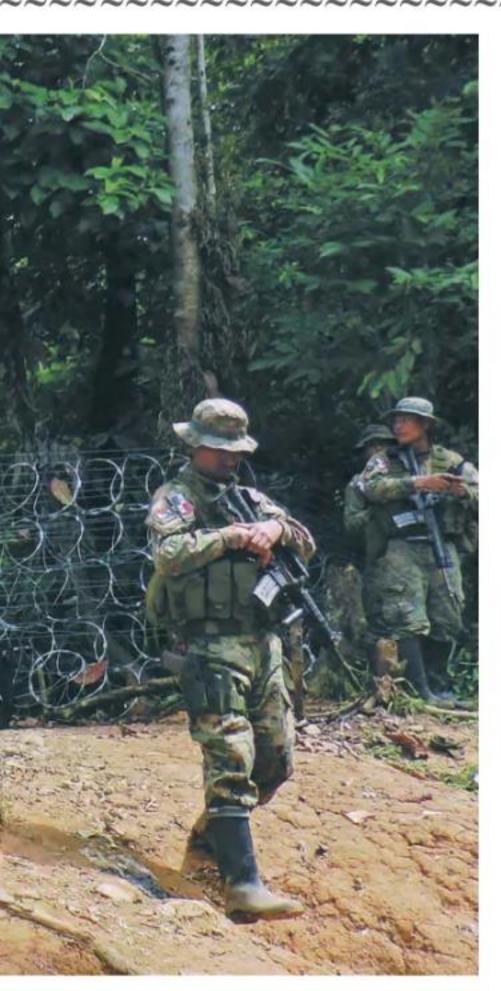

que están cerrados, si hay dificultades para atravesar la frontera y si los "coyotes" estarían cobrando hasta US\$800 debido a las nuevas barreras. Sobre esto, William, un venezolano que salió de Turbo y cruzó el Darién por Acandí hacia Bajo Chiquito, adonde llegó el 10 de julio, le indicó a este medio que en el camino se encontraron con un puesto de las autoridades. "Cuando íbamos hacia el campamento nos revisaron los bolsos", pero más allá de eso, lo que más le costó fue atravesar las adversidades de la selva.

### Medida de corto plazo

Sobre lo que viene hay muchas preguntas. Si bien, para los habitantes de la zona es positivo que se tenga un censo tanto a la entrada como a la salida de la selva y confien en que una especie de corredor humanitario pueda evitar que se cometan muchos atropellos contra los migrantes, lo cierto es que ya se habla de nuevas rutas alternativas por Capurganá, ya que el Senafront está revisando antescedentes judiciales, y hasta se ofrecen servicios desde Buenaventura a Centroamérica. "El Clan del Golfo sabe explotar y adaptarse muy bien a las regulaciones gubernamentales. Dudo mucho que sean ellos quienes sufran esta política. Infortunadamente, es muy probable que el Clan del Golfo se lucre aún más de una política que en la práctica empujará a los explicó el experto.

migrantes a rutas más peligrosas y costosas", asegura Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Por su parte, Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera preocupante que no haya una respuesta bilateral y que las medidas sean a corto plazo. "La población en el área está atendiendo la coyuntura día a día y hoy las reglas son unas y mañana son otras y si se cierra completamente la frontera no hay una política clara con Panamá. El Gobierno panameño será hostil con la migración y ya ha encontrado cómo fortalecer su relación con Estados Unidos a través de la instrumentalización del tema migratorio".

Con esto se refiere al acuerdo que firmó Panamá con Estados Unidos para repatriar migrantes, en el que el país norteamericano se comprometió a entregar US\$6 millones para cubrir los gastos de transporte, pero eso puede tardar. El proceso ha sido criticado hasta por la Defensoría panameña, por lo que el presidente Mulino indicó que dichas repatriaciones se harán voluntarias, mientras que quienes no acepten podrán seguir su camino. "Pues, vaya, allá irán (a Estados Unidos). No puedo meterlos presos ni repatriarlos a la fuerza. No explicó por qué el país no podría expulsar a los extranjeros que entren de forma irregular", indicó el mandatario.

Al respecto, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aseguró que, tras el cierre de cuatro de los pasos de migrantes, se acordó crear una comisión de vecindad con un gabinete binacional para mirar temas conjuntos, mientras que el presidente Gustavo Petro indicó que "los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur", más allá de eso no se han dado acciones del Estado, pese a que este año han cruzado más de 10.000 colombianos el Darién y el país está en el tercer lugar de los que más utilizan esta selva para migrar.

Aesto se le suma que en 2023, más de medio millón de personas cruzaron el tapón del Darién, según Migración Panamá, y este año se han contabilizado 208.308, de los cuales más del 60 % eran venezolanos, seguidos por ecuatorianos, colombianos, chinos y haitianos. En julio la cifra ha bajado, pero el investigador Rodríguez asegura que no se puede cantar victoria, pues muchos estarían esperando las elecciones en Venezuela del 28 de julio para definir si migran.

"La incertidumbre es tan grande que independiente del resultado de las elecciones se dará un movimiento importante de migrantes entre agosto y septiembre. Se viene una situación compleja en Venezuela y es la hora que no siento que haya una respuesta clara, una ruta. Colombia, que venía trabajando en una respuesta que medianamente era un ejemplo llamativo de un país de ingreso medio, se está quedando empantanado y uno siente que hay una ausencia importante", explicó el experto.



# Semana clave en el expediente de la UNGRD

Este 25 de julio, la Fiscalía imputará a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riegos de Desastres (UNGRD), respectivamente, constituyéndose así en el primer avance de la justicia en este expediente de corrupción en contratación pública. Serán imputados por concierto para delinquir, peculado por

apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Todos esos delitos por su confesa responsabilidad en el saqueo a la entidad, mediante un sofisticado esquema para direccionar contratos; un hecho que tiene dando explicaciones ante la justicia a

congresistas y funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fuentes cercanas al proceso, de Fiscalía y defensa judicial, establecen que la audiencia de imputación será un requisito formal antes de empezar a negociar los acuerdos con la justicia que les permitan tener beneficios a cambio de nombres relacionados al escándalo.

La Fiscalía imputará a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de la UNGRD, respectivamente.

# Judicial



SEBASTIAN COTE LOZANO

jcote@elespectador.com X @ SebasCote95

#### ¿Cómo fue su llegada?

Yo no hablé con el presidente Gustavo Petro antes del ofrecimiento. A mí me visitó el ministro de Justicia de la época, el doctor Néstor Osuna, a quien conozco por temas académicos en la Universidad Externado. Me contó de la posibilidad y yo efectivamente le dije que estaba interesado. Entendí que se estaba buscando un perfil, más que un nombre, por las funciones y competencias del Consejo de Estado. Entiendo que el propósito del presidente era tener una persona cercana a los procesos de derechos humanos.

#### ¿Y cómo se acomoda su perfil a la dirección de la Agencia?

El Consejo de Estado fue la primera alta corte, en el país, que aplicó el control de convencionalidad en los casos puntuales de resolución de conflictos. Por ejemplo, lo hizo en los temas de las sanciones de destitución e inhabilidad que impone la Procuraduría, contra elegidos por voto popular, como alcaldes y gobernadores. Desde entonces, implementamos una línea jurisprudencial en la que determinamos que esa entidad no tiene competencia para juzgarlos. Sobre todo, cuando esos juicios conlleven a una sanción de limitación de los derechos políticos, porque en medio están también los derechos de los electores. Esa es la aplicación directa de lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo definió justamente en el caso de Gustavo Petro contra la nación, en 2020.

#### De hecho, la cartera de Justicia tiene pensado reformar la Procuraduría...

Si la Procuraduría, como entidad, va a seguir juzgando, desde lo ético y disciplinario, la conducta de los servidores elegidos por el pueblo, necesariamente tiene que cambiar su estructura. Si desde el punto de vista de las reformas del gobierno se considera que a la Procuraduría le van a quitar esa competencia, y se le va a asignar a otra entidad, me parece que puede funcionar perfectamente. Pero entonces la Procuraduría seguiría cumpliendo con su misión de autoridad administrativa disciplinaria



César Palomino viene de integrar la sección segunda del Consejo de Estado, donde estaba a poco de terminar su periodo constitucional. / Óscar Pérez

Habla el director de la Agencia de Defensa Jurídica

# "Vamos a intervenir en el metro de Bogotá, pero para prevenir demandas"

La defensa jurídica del Estado tiene director en propiedad: se trata de César Palomino, quien aterriza desde el Consejo de Estado para defender al país en los procesos de inversión y de derechos humanos más delicados. Habla del metro, multinacionales y la reforma a la Procuraduría.

chables de los servidores públicos, pero excluyendo a los de elección popular.

#### Por otro lado, hace meses el presidente le solicitó a la Agencia intervenir en el metro de Bogotá. ¿A qué tipo de intervención se refiere?

La Agencia tiene una línea de intervención y es en materia de prevención del daño antijurídico. El señor presidente tiene una posición, que no es nueva y es muy coherente, y es su idea de un metro distinto del que se tiene proyectado para Bogotá. Estamos muy atentos, pero no para obstaculizar ni opinar en relación con decisiones políticas administrativas de las entidades territoriales. El trabajo se rea-

daño que pueda ocasionar demandas en contra de las entidades. Y más cuando la nación tiene gran parte de la inversión en el metro de Bogotá. Estaremos atentos para que las decisiones que se adopten sean técnicas e informadas, para evitar demandas.

#### ¿Tiene otras órdenes concretas del Ejecutivo?

No he tenido una conversación con el señor presidente, pero hay unas circulares y unas directrices internas. Entre ellas la número cuatro, en materia de lucha contra la corrupción. Nos ordenaron estar en la primera línea en materia de intervención de procesos como la corrupción en la Unidad Naciotres. Ahí está actuando la Agencia. También, en el ámbito del sistema interamericano hay una política de este gobierno de defensa de los derechos humanos en el marco de las soluciones amistosas y los reconocimientos tempranos de responsabilidad del Estado.

No vamos a defender lo indefendible. Hay violaciones que chocan con la dignidad misma y no nos atreveremos, en el ámbito de la razonabilidad, a defenderlas. De hecho, estaré en El Banco, Magdalena, y haremos un acto de perdón a unas víctimas producto de una masacre tras la cual fue condenada la nación por la Corte Interamericana. Yo, por formación, sí creo que esas soluciones amistosas en materia de las conductas repro- lizará en materia de prevenir algún nal de Gestión de Riesgo de Desas- con las víctimas deben estar en el millones de dólares.

La idea central del exconsejero Palomino es que la ANDJE siga reconociendo, a nombre de Colombia, responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

orden del día frente a las estrategias de defensa que se puedan asumir ante los organismos internacionales, que conforman el sistema interamericano de justicia.

#### La multinacional minera Zijin nos demandó por no proteger su inversión de oro en Buriticá, Antioquia, abiertamente intervenida por el Clan del Golfo, ¿cuál es la estrategia ahora?

El inversionista chino-canadiense efectivamente presentó una demanda en el tribunal en contra de Colombia, con ocasión, dicen ellos, de la omisión de las autoridades al proteger el derecho que tienen ellos de explotación minera. Estamos en el proceso de conocer la demanda, de preparar la defensa, y hemos convocado una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Antioquia para, de manera coordinada y técnica, hacer la defensa del Estado. La sociedad colombiana puede estar absolutamente convencida que la Agencia hará todo lo humanamente posible con su equipo interno, que es muy competente. Y, por supuesto, habrá que contratar una firma internacional de abogados para que lidere la defensa de la nación.

En últimas, las demandas se vuelven inevitables cuando las autoridades internas toman decisiones en defensa de la vida, del medio ambiente y de los derechos colectivos de las comunidades. En ese propósito de defender la vida y el medio ambiente sano, como el agua potable y los servicios públicos, hay decisiones que infortunadamente afectan a los inversionistas, que tienen un interés distinto: el económico. Lo que sigue es que la Agencia prepare su equipo interno y contrate buenas firmas de abogados, que litigan normalmente ante este tipo de tribunales. En algunos casos vamos a salir bien librados, pero en otros también hay posibilidades de que se condene a la nación. Y las condenas son en

# Exministros de Petro y otros políticos van por la Defensoría

La Presidencia de la República publicó este domingo la lista de los 75 candidatos que competirán por un espacio en la terna final que armará el presidente Gustavo Petro para la elección del próximo defensor del Pueblo, decisión que estará a cargo de la plenaria de la Cámara.

Varios nombres llaman la atención,

especialmente los de dos ministros que acaban de salir del gabinete en el tercer remezón ordenado por el mandatario. Se trata de Néstor Osuna, exministro de Justicia, y Jhenifer Mojica, exministra de Agricultura. Solo el primero había manifestado abiertamente estar interesado en el cargo. También hay otros nombres que se destacan, como los de Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Griselda Restrepo, exministra en el gobierno Santos; Sigifredo López, exdiputado del Valle, y Miguel Samper, exviceministro de Justicia e hijo de Ernesto Samper, entre otros. Néstor Osuna, exministro de Justicia, y Jhenifer Mojica, exministra de Agricultura, buscan un espacio en la terna que conformará Petro.

# Política

Desde el lunes habrá diálogo entre el Legislativo y la Casa de Nariño

# Presidentes del Congreso destaparon sus cartas frente a la agenda del Gobierno

**El Espectador** habló con Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca tras sus designaciones como nuevos presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente. Ambos aseguraron que darán garantías a las diferentes bancadas y anunciaron que buscarán concertar todos los proyectos que lleguen al Capitolio.

# No habrá proyectos de primera ni de segunda categoría en el Senado", Efraín Cepeda.

¿Qué pueden esperar el país y la plenaria de su presidencia?

Defensa de la democracia y garantías a todas las bancadas. No habrá proyectos de primera ni de segunda categoría. Vamos a hacer un llamado también al orden. Que se sepa que aquí las diferencias que tengamos son políticas y no personales. Le he dicho que no a la Asamblea Constituyente; es un salto al vacío y hoy los colombianos están pidiendo empleo, calidad de vida.

### ¿Cuál debería ser la vía a seguir?

El camino es el Congreso. El Congreso no ha sido inferior a ninguna de las circunstancias desde la Constitución del 91. Hay varios países del mundo con constituciones centenarias. La puestra tiene 33 años

rias. La nuestra tiene 33 años y ya la hemos reformado 58 veces, 108 artículos, de manera que vamos a ocuparnos de la gente.



tenemos que hacer un acto legislativo y en eso nos demoramos el resto del año. Si consensuamos los proyectos, los presentamos directamente.

# ¿Cómo afrontar que la corporación esté salpicada por la corrupción?

Hice una defensa de la justicia colombiana, de las altas cortes. Ya eso está en el plano judicial y por supuesto queremos que se presenten resultados, porque hay muchas acusaciones, pero yo no veo unas pruebas contundentes.

# ¿Y qué piensa del acuerdo nacional y las reformas?

Estaremos para lo que se pueda consensuar. Este Congreso lo que no acepta son imposiciones; mi partido menos. Con una trayectoria de 175 años, no es notario de nadie. Sabemos que se requieren unas reformas y si las consensuamos podemos acordar. Hace bien el ministro Cristo en no presentar ninguna, como se acostumbraba el 20 de julio.

¿Cómo será la relación con el presidente?

Habrá colaboración armónica. Lo ordena la Constitución y yo hice un llamado al presidente, a los presiden-

tes de las Cortes y al Congreso para que nos pongamos a trabajar unidos.

> Efraín Cepeda, presidente del Senado.

/ Óscar Pérez

## Propiciaré las mesas de concertación para las reformas",

¿Qué significa para usted llegar a esta dignidad?

Es un reconocimiento a 20 años de lucha de un proceso que nació en Boyacá, en la defensa de la educación superior, con una generación que ha decidido hacer política para cambiar la política. Yo soy solamente una parte de un proceso maravilloso, de gente buena y honesta que está haciendo cosas, ya no solo en Boyacá, sino en todo Colombia.

¿Va a ser independiente o lo condiciona el apoyo del Gobierno?

Hay que concentrarnos en los verdaderos problemas del país, no en las peleas entre políticos.



Los vamos a concertar con los voceros, con las bancadas, con los compañeros de la mesa directiva y, por supuesto, hablando con el Gobierno. Hay que ser organizados y esa es una prioridad.

#### El presidente Petro habló de mesas de concertación de proyectos...

Son fundamentales para que cualquier cambio sea posible, para que las reformas avancen y el Congreso dé resultados. Yo propiciaré esas mesas de concertación. Hago un llamado al presidente para que nos reunamos con las mesas directivas y poder, junto al ministro del Interior, concertar los caminos y que la agenda de gobierno tenga espacio, al igual que la de los congresistas.

# ¿El acuerdo nacional hace parte de su agenda?

Estoy comprometido con esa idea, porque nuestro país es uno de los más desiguales del planeta, y nosotros llevamos años exigiendo un cambio.

#### ¿Cómo será su relación con el presidente Petro?

Lo que se requiere es que persista el diálogo, los acuerdos. Todos tenemos que ceder y recoger las voces que hay en este país.

> Jaime Raúl Salamanca, presidente la Cámara de Representantes. / Óscar Pérez



# Vivir

Se centró en las playas del Rosario y San Bernardo

# El microplástico está llegando a los organismos marinos más pequeños del Caribe

Un estudio liderado por la Universidad Industrial de Santander muestra que el zooplancton (pequeños organismos marinos que son la base de la alimentación en el mar) está ingiriendo microplásticos al confundirlos con su comida. ¿De dónde vienen?



DANIELA BUENO

dbueno@elespectador.com 

Durante dos años, un grupo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en conjunto con Parques Nacionales Naturales (PNN) y la Universidad Nacional, visitaron las playas de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo, en el Caribe colombiano, específicamente entre Bolívar y Sucre. Aunque la mayoría de las personas que llegan allá lo hacen para desarrollar actividades turísticas, el caso de los investigadores era diferente, pues su visita tenía el objetivo de confirmar si la contaminación por microplásticos había llegado hasta esa área marina protegida.

La investigación se centró en los Parques Nacionales Naturales Corales de Profundidad y Los Corales del Rosario y de San Bernardo, separados por 12 kilómetros. Estas zonas albergan varios ecosistemas submarinos, entre ellos los arrecifes de coral, y especies tan grandes como delfines, tortugas marinas, peces como el pargo criollo y otras tan pequeñas como el zooplancton, que en promedio mide lo mismo que la cabeza de un alfiler.

En el Caribe (La Guajira, Magdalena, Bolívar y Antioquia), la abundancia de microplásticos varió de cero a 154 ítems/m2, siendo la playa Arboletes, en Antioquia, la más contaminada.

El trabajo buscaba responder dos preguntas: una, si la contaminación por microplásticos, esas pequeñas partículas de plásticos que pueden medir hasta cinco milímetros de diámetro, habían llegado a estas playas, y dos, si estaban afectando al zooplancton, organismos considerados la base de la cadena alimenticia en el mar. Ambas preguntas tuvieron una respuesta afirmativa.

"Encontramos que algunas especies de zooplancton tienen plástico en sus estómagos, eso quiere decir que lo están ingiriendo", afirma María Isabel Criales Hernández, bióloga marina, magíster y doctora en Recursos Naturales, quien inició la investigación en el Laboratorio de Hidrobiología de la UIS.

Normalmente, el zooplancton se alimenta de organismos iguales a ellos, organismos similares o microalgas. Sin embargo, con la presencia de microplásticos en esta zona, el estudio sugiere que estos animales confunden estas partículas con su alimento. Criales explica que los residuos de bolsas, textiles, sillas y otros elementos pueden llegar a un tamaño tan pequeño que organismos como el zooplancton son capaces de ingerirlo, llevarlo hasta el intestino y luego no lo pueden expulsar.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esto provoca en los organismos efectos tóxicos y mecánicos, lo que da lugar a problemas como la reducción de la ingesta de alimentos, la asfixia, los cambios de comportamiento y la alteración genética.

"Es una situación compleja porque al plástico se pegan muchas cosas, como bacterias, aditivos e incluso mercurio, que están ingiriendo estos organismos, que son la base de la dieta de los peces, que finalmente nosotros también nos vamos

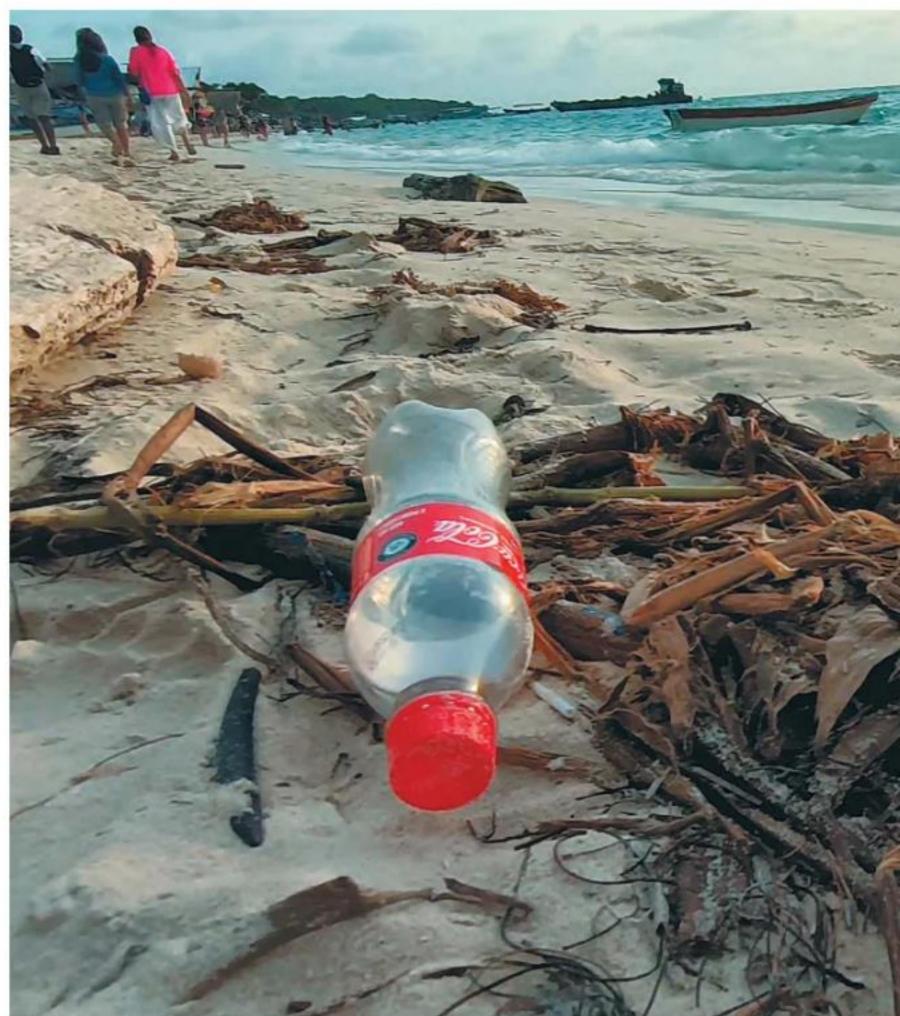

Estas zonas albergan varios ecosistemas submarinos, entre ellos los arrecifes de coral, y especies como delfines, tortugas marinas, peces y zooplancton.

docente del Departamento de Biología de la U. Nacional.

Para llegar a estos resultados, los investigadores analizaron 818 muestras recogidas en distintas playas y puntos de los dos parques. En Playa Blanca, por ejemplo, encontraron cerca de 14 partículas de microplástico por metro cúbico de agua, mientras que en el canal del Talud la cifra llega a nueve.

#### ¿Qué clase de microplásticos están consumiendo?

Además de la cantidad, el equipo investigó de cuáles elementos se está desprendiendo el microplástico que llega hasta el área protegida. "No solo es válido el conteo de partículas por metro cúbico, sino también saber el tipo de plástico del cual están fabricadas esas partículas; es decir, la identificación química", sostiene Rafael Cabanzo Hernández, profesor de la Escuela de Física de la UIS, director del Laboratorio de Espectroscopía Atómica y Molecular (LEAM-UIS).

Gracias a este análisis, encontraron que en el archipiélago hay cuatro tipos de polímeros: poliéster de origen textil (el más a comer. Es una cadena", agrega Criales, abundante), polietileno (que proviene de río Magdalena que viene desde el inte-

bolsas plásticas y empaques), polipropileno (que se origina a partir de la fragmentación de productos como sillas, envases de alimentos e instrumentos médicos) y tereftalato de polietileno (PET), ampliamente empleado en botellas plásticas.

"El más común para el Caribe son filamentos, que pueden provenir de ropa, trajes de baño y prendas de vestir con material elástico", agrega el docente. Las fibras de poliéster (resina plástica obtenida del petróleo con la que se elabora la ropa) se desintegran poco a poco en el agua y generan estas partículas.

La manera como llegan hasta estas fuentes hídricas son varias. La PNUMA menciona que pueden desembocar en los océanos a causa de la descomposición de los desechos plásticos marinos, la escorrentía de las cañerías y las fugas de las fábricas, entre otras fuentes.

Sin embargo, los investigadores identificaron tres fuentes en San Bernardo y el Rosario. El principal es el Canal del Dique, brazo artificial del río Magdalena, "todo lo que sale por ahí, agua y ahora también plástico, llega hasta allí. Esta es agua del

## Javeriana habla sobre fallecimiento de estudiante

En la tarde del 19 de julio se conoció el caso de la muerte de una estudiante de la residencia en Cirugía de la U. Javeriana. El suicidio de Catalina Gutiérrez ha generado una discusión sobre la necesidad de atender la salud mental de quienes

hacen estas residencias.
El plantel se pronunció en un comunicado y dijo que, con prudencia y respeto, ha desarrollado una serie de acciones para atender la situación. Entre ellas, unas reuniones con profesores y espacios de diálogo con residentes de

varias especialidades. Este proceso tendrá el apoyo de la Vicerrectoría.
Asimismo, se comprometió a revisar e indagar sobre la existencia de situaciones que no estén en línea "con nuestro modo de proceder y tomar las medidas que sean necesarias".



rior del país", explica la profesora Criales. La segunda es la zona costera, donde, de acuerdo con la bióloga marina, no hay una buena gestión de los residuos sólidos. Y la tercera fuente es Centroamérica, pues "hay una época del año donde nosotros recibimos aguas de esta zona", agrega.

# Una problemática que se repite en las playas del país

Aunque este es un caso puntual de un área marina protegida, en el país se ha identificado la presencia de microplásticos en otras zonas. Un estudio publicado recientemente por el IDEAM sobre el estado del ambiente y los recursos naturales renovables del país analizó la situación de 27 playas del Caribe y el Pacífico colombiano y encontró que hay en de cero a 182 ítems de partículas de microplásticos por cada metro cuadrado.

En el Caribe (La Guajira, Magdalena, Bolívar y Antioquia), la abundancia de microplásticos varió de cero a 154 ítems/ m2, siendo la playa Arboletes, en Antioquia, la más contaminada. Según el estudio, esto se relaciona con las descargas del río Volcán, que llevan desechos sólidos y

donde se desarrollan actividades turísticas. Le siguen la playa Rodadero, en Santa Marta, y Bocagrande, en Bolívar.

Para el caso del Pacífico, la situación más preocupante es en playa Pianguita, Valle del Cauca, donde la contaminación está asociada con los residuos generados por la actividad turística y recreativa en esa zona, así como a la incidencia de los efectos de la marea que favorecen la exportación de desechos plásticos de las zonas urbanas al litoral. Esto último se ha identificado especialmente en Buenaventura, Tumaco y Chocó, donde los plásticos se acumulan en la zona superior de la playa.

Para los investigadores de la UIS, una de las maneras de hacerle frente a esta problemática es con normativas como la Ley 2232 de 2022, con la cual se prohibió el uso de seis tipos de plásticos de un solo uso en el país, como las bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada, desde el 7 de julio. A esto se debe sumar mayor educación ambiental, especialmente con los operadores turísticos en zonas como el archipiélago del Rosario y San Bernardo.





Una iniciativa de:



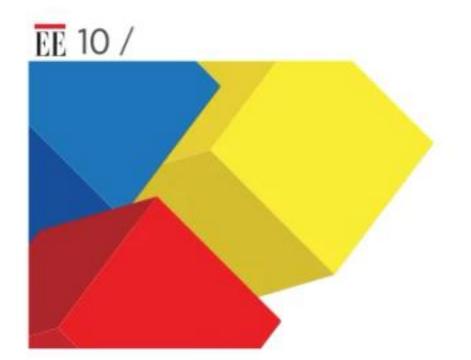











# Colombia 20

También se analiza los procesos urbanos

# Los cuatro cuellos de botella que enredan la paz total de Petro

El más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) llamado ¿Plomo es lo que viene? hace un balance general de la ambiciosa apuesta del presidente. Información insuficiente sobre los grupos armados, incentivos dañinos y falta de comunicación por parte del Gobierno, algunos de los hallazgos.

#### CINDY MORALES CASTILLO Y PAULINA MESA LOIZA

Con la instalación de la legislatura y a 16 días de empezar oficialmente su tercer año frente al Gobierno, el reloj sobre el cumplimiento de sus promesas de campaña y su propuesta de cambio le empieza a respirar en la nuca al presidente Gustavo Petro. Y qué duda cabe de que su plan más ambicioso -exceptuando sus reformas sociales, que también están en veremos- es su apuesta de paz total, cuyo objetivo es loable, pero desbocado: sentarse a dialogar con la totalidad de los grupos armados en el país.

Tras casi dos años de echar a andar esa política, cuyo diseño sigue en construcción, el balance general es agridulce sobre todo en algunas cifras de violencia y los impactos del cese al fuego.

El más reciente informe de la Fundación Pazy Reconciliación (Pares) llamado ¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de paz total muestra un panorama sobre el estado actual de los procesos de paz (ELN, parte de la disidencia Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia). Los dos primeros atraviesan por crisis de diversa índole, mientras que el de la Segunda Marquetalia la otra disidencia de las antiguas FARC y que es comandada por Iván Márquez-, aún es diálogo en ciernes.

Pese al nombre del informe, Laura Bonilla, subdirectora de Pares, explicó a Colombia+20 que el mensaje principal que quieren dar tras su investigación es que ojalá no sea una ola enorme de violencia lo que viene.

Ojalá no sea plomo lo que venga (...), pero nos conviene reconocer que tenemos un grave problema de crecimiento de actores armados que están afectando a la población".

Laura Bonilla, subdirectora de Pares.

"Uno de nuestros mensajes clave, diría que el más importante de todos es: ojalá que no se plomo lo que venga. Es un llamado ya no solamente el gobierno, sino es un llamado a la sociedad colombiana en general. Sabemos que hay una crispación política y que, tanto la paz como la guerra, se han utilizado con propósitos electorales. Nos conviene también reconocer que tenemos un grave problema de crecimiento de actores armados y de presencia de actores armados en territorio que están afectando a la población", explica.

### Una paz total sin ruta

Desde la sanción presidencial de la ley 2272, también conocida como ley de paz total, casi todos los meses hay anuncios y actividades relacionadas con las negociaciones políticas y los procesos de sometimiento, los dos tipos de acercamientos que se determinaron en esa legislación, pero, dice el informe "Pese a tener una dinámica activa y constante, la paz total no tiene una ruta, documento o plan que permita identificar las diferencias en los acercamientos, pero tampoco prever retos o analizar en profundidad los cambios en los ciclos de violencia, o incluso entender mejor las estructuras del crimen organizado".

Pares identificó al menos cuatro cuellos de botella. El primero lo denominan "politicómetro" y se refiere a que esos dos tipos de negociación previstas en la ley produjo un incentivo dañino: que los grupos armados buscaran a toda costa exponer su poderío a nivel local para a la postre los ubicara más como un grupo político que solo como un grupo criminal. "Buscaron aceleradamente hacer visible lo que interpretan como agendas políticas, que van desde presiones o interferencias en elecciones locales, búsqueda de alianzas políticas o reforzamiento de formas de control y disciplina social, instalación de infraestructura, incremento de tributación ilícita a las economías locales, entre otras", dice el documento.

El impacto de esa "demostración de control" afectó en las poblaciones, especialmente en quienes ejercen liderazgos sociales sobre quienes recayó todo ese ciclo de violencia.



El presidente Gustavo Petro firmó la Ley de Paz Total el 4 de noviembre de 2022. / Óscar Pérez

El otro reto es la información insuficiente sobre las estructuras criminales de alto impacto, pero especialmente sobre el Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), al que Pares califica como el "mayor holding criminal del país" y que, aunque representa el mayor reto de la paz en Colombia, no está en ninguna negociación (espere mañana la segunda parte de esta entrega sobre el accionar de los grupos armados).

Petro tuvo un primer acercamiento con el grupo al inicio del Gobierno cuando anunció un cese al fuego con varios grupos armados, pero esa medida apenas duró unos meses. Desde entonces, a pesar de intentos del grupo por sentarse a la mesa y uno que otro guiño de Petro, no se ha concretado.

Para Pares, "las interpretaciones sobre si entra o no en el marco de la negociación de carácter político con el Gobierno ha abierto un debate sobre las agendas territoriales como la regulación o no de economías ilícitas (minería, narcotráfico), la tributación ilegal

en el "más grande, de mayor capacidad de expansión, control y daño".

De acuerdo con la fundación, el Clan del Golfo influencia en 316 municipios, "distribuidos en 24 departamentos del país", lo que "implica un incremento significativo de su presencia anivelnacional en un 17% respecto al último seguimiento hecho en el año 2023".

El tercer reto está relacionado con el momento en que se están dando las negociaciones. Sobre esto, dice Pares: "La disputa sobre las cifras de violencia ha sido nociva para la paz total", entre otras razones porque ni el cese al fuego ha sido el determinador de la expansión territorial de los grupos ni tampoco todos han significado una reducción de la violencia contra las poblaciones.

La subdirectora Bonilla explica que hay violencias en ciertos territorios que sí pueden sentir más los efectos, por ejemplo cuando son zonas donde hay continuos enfrentamientos entre ese grupo en cese y la Fuerza Pública, pero si los conflictos son otros, son menos sensible a que el cese tengo un (extorsión)" mientras el grupo se convierte impacto. "Es difícil establecer la causalidad

# Gobierno firma compromiso de paz con Frente Comuneros del Sur

Representantes del Gobierno, entre ellos el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y delegados de Comuneros del Sur, un frente del ELN que opera en Nariño y que separó hace dos meses de esa guerrilla, firmaron un pacto de paz, primer paso para la instalación formal de un diálogo social con ese grupo.

De acuerdo con el comunicado, este proceso se denominó como 'Instancia para la co-construcción para la paz territorial en Nariño' y aplicará a 10 municipios de Nariño donde hace presencia Comuneres del Sur.

En el encuentro se confirmaron los tres ejes de trabajo: desescalamiento de las violencias, transformaciones regionales y

la transición de los integrantes del grupo armado a la vida civil. También se dieron a conocer los delegados de ambas partes.

Las negociaciones con Comuneros del Sur han sido rechazadas desde el inicio por la dirección general del ELN y son una de las razones del congelamiento de esa mesa de diálogo.

La dirección general del ELN ha señalado el proceso con Comuneres como una traición por parte del Gobierno a la mesa nacional.

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

£ EEColombia2020

@EEColombia2002



@EEColombia2002



de que es el cese al fuego provoca una disminución de la violencia. El cese fuego tiene un impacto limitado en la disminución de violencias a excepción de estos dos puntos que es el desplazamiento", afirma.

El último punto se relaciona con las serias dificultades que ha tenido la administración Petro para comunicar qué es lo que pasa al interior de las tres mesas de diálogo que siguen activas. "Los avances en las negociaciones con los grupos que tienen mesas activas y la disminución de los indicadores de violencia, que forman parte de esta apuesta gubernamental, no han sido visibilizados de manera clara o suficiente por las diversas vocerías que la abanderan", se indica.

#### Así se mueve la paz en los territorios del país

Al hablar de paz territorial, hay una zona del país que encierra un camino complejo hacia ese objetivo final: Cauca. Si se hace una radiografía de ese departamento, pareciera que la paz todavía le es esquiva y lejana. La amplia presencia de grupos armados orga- EMC en 16 municipios; el Clan del Golfo en cuando se habla de paz urbana, en parte por concluyen.

nizados que disparan la violencia cada tanto, hace que esa promesa se demore en llegar.

En este territorio hay un punto central y clave para entender la disputa: Argelia. Ese municipio es considerado como un nodo estratégico debido al control del cañón del Micay, un corredor hacia el Pacífico de inigualable importancia para encadenar las economías ilícitas como la minería y el cultivo de la hoja de coca por parte del EMC, la Segunda Marquetalia y el ELN.

El informe también destaca las confrontaciones históricas que ha tenido la zona por la economía asociada al extractivismo del oro en la región y la aparición paulatina de laboratorios de procesamiento de hoja de coca en el municipio.

En otros territorios del país el panorama tampoco es alentador. Las cifras de violencia en Nariño siguen siendo las más altas a pesar de los esfuerzos de paz. Es incluso una zona en la que confluyen gran cantidad de actores armados como el ELN en 26 municipios; la Segunda Marquetalia en 11 municipios; el

No hay una metodología clara trazada desde la Oficina del Comisionado de Paz y no hay un piso jurídico para negociar. No hay manera de ofrecer beneficios jurídicos adicionales a bandas". Informe de Pares

9 municipios; y las Autodefensas Unidas de Nariño en 12 municipios sobre la Cordillera Occidental del departamento. Esa extensión en el territorio se concentra, específicamente, en municipios que son bisagra con Cauca, la costa pacífica nariñense y la frontera con Ecuador.

Esa presencia se refleja en que, según la Defensoría del Pueblo, Nariño ha sido uno de los principales departamentos golpeados por el desplazamiento masivo forzado. Durante el primer trimestre de 2024, en ese territorio se registró la mayor cantidad de casos, 3.400 de 3.900 a nivel nacional. Asimismo, Nariño también es uno de los más afectados por desaparición forzada y por artefactos explosivos.

Asimismo, esa confluencia de actores armados, según el informe, deriva en alianzas para afianzar el control territorial. "El Frente Comuneros del Sur, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de Nariño establecieron una alianza, denominada "la triada", en el primer trimestre de 2024, con el fin de hacer frente al control que el Frente Franco Benavides perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC mantiene en la zona y así poder aprovechar este territorio estratégico de conexión con el Cauca y con el centro del país", señala Pares.

## ¿Y la paz urbana?

En la ciudad, la paz pareciera esperar en medio de un reloj que juega en contra. A pesar de que la violencia letal asociada a las disputas entre bandas ha disminuido de manera considerable debido a los pactos de no agresión en el marco de las negociaciones, los delitos asociados al control de las rentas ilícitas se mantienen en aumento como la extorsión, el secuestro y el hurto.

En parte, las negociaciones en Medellín juegan un papel estabilizador en el "mundo criminal", con los voceros de las principales bandas sentados en la mesa establecida en la cárcel de Itagüí, pero al mismo tiempo, la falta de avances significativos en el espacio socio jurídico, supone escenarios de riesgo que pueden derivar no solo en un aumento de la violencia, sino también en posibles escenarios de crisis en la negociación. En ese panorama, también se tendría que tener en cuenta a las estructuras que están por fuera de las negociaciones, como el Clan del Golfo, y que podrían fortalecerse durante el proceso de paz o después, si termina con éxito.

Además, las amenazas externas comienzan a hacerse sentir en la ciudad. Ambas delegaciones en la mesa de Itagüí han expresado varias veces la llegada de organizaciones transnacionales del crimen organizado que estarían buscando disputarse el control territorial y la captación de rentas ilegales.

Más allá de los mensajes de alerta frente al proceso, el informe destaca que la mesa del Valle de Aburrá es una de las más estables

la amplia participación de la sociedad civil lo que ha permitido el fortalecimiento y legitimidad de los diálogos en los territorios.

"En este contexto, el desarrollo del espacio de diálogo del Valle de Aburrá ha transcurrido en una tensa calma. Si se compara con el desarrollo de los espacios en Buenaventura y Quibdó, se puede afirmar que este es el diálogo más consolidado y abierto de cara a la sociedad civil. Sin embargo, luego de más de un año de acercamientos entre las partes, y de cumplirse un año desde la instalación de la mesa los avances no son los esperados", es el balance de Pares.

En el caso de Buenaventura, el primer laboratorio de paz de Petro tiene hoy un ambiente de total incertidumbre tras el cambio de Alejandro Ocampo, que fungía como jefe de la delegación del Gobierno en el espacio sociojurídico con Shottas y Espartanos. Esta semana las bandas enviaron un comunicado al presidente Gustavo Petro para expresarle con urgencia su voluntad de paz y su compromiso con la mesa de diálogo.

Ese mensaje llega justo en un momento en el que el espacio socio-jurídico ha sido aún más frágil, hasta que el pasado 5 de mayo, con la presencia del expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, se logró retomar la mesa y se prorrogó la tregua, una vez más, por 90 días más entre ambas partes.

"Sin un piso jurídico sólido, sin claridades sobre los recursos que podrían financiar las negociaciones y sin claridades sobre los alcances reales de espacio sociojurídico, se sigue construyendo una paz difusa", dice el informe que además explica las razones del estancamiento: "no hay una metodología clara trazada desde la Oficina del Alto Comisionado y no hay un piso jurídico para negociar, por lo que no hay manera de ofrecer beneficios jurídicos adicionales al principio de oportunidad individual que ya contempla el Código Penal colombiano".

Sobre Quidbó, el informe señala que es la mesa de la que menos información se tiene. En el proceso de diálogo urbano están Los Mexicanos y Los Zetas, Los Locos Yam, RPS o Los Rapados quienes viven en una constante disputa territorial. Precisamente, uno de los puntos que han complicado el proceso en ese territorio ha sido el hermetismo. además de la falta de presencia activa de la Gobernación y esa ausencia ha minado los esfuerzos de paz y reconciliación. "Este hermetismo que ha caracterizado la mesa de diálogo en Quibdó ha generado un desconcierto generalizado en la población, alimentando la desconfianza de la ciudadanía y la percepción de que las negociaciones no están alineadas con la realidad territorial", indica el informe de Pares.

Según los investigadores, hoy por hoy ese espacio en Quibdó no es una prioridad en general, es por eso que "la Paz Urbana en Quibdó es el proceso más debilitado",

## Los proyectos económicos que presentará el Gobierno

El gobierno de Gustavo Petro prometió presentar varios proyectos en la tercera legislatura del Congreso. En la lista está el paquete de medidas para la reactivación económica que, según informó el mandatario, incluirá las polémicas inversiones forzosas, que hoy se usan en el agro, pero que esta administración quiere aplicar también para

industria, turismo y vivienda,

Además, el Ministerio de Hacienda confirmó que llevará al Legislativo una iniciativa para reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativa. En la práctica, se presentará una segunda reforma tributaria. También se ha hablado de una ley de financiamiento, de la reforma a los servicios

públicos y de la nueva ley minera.

Además, Petro dejó claro que, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía acelerar la compra de tierras para la reforma agraria, buscará que el Congreso le apruebe las normas necesarias para poner a andar esa iniciativa.

Pese a los reparos de Asobancaria, el Gobierno insiste en ampliar las inversiones forzosas para industria. turismo y vivienda.

# Negocios



KAREN VANESSA

Kquintero@elespectador.com @Karenvaquintero

En la primera entrega de este análisis sobre la situación de la Comisión de Energía y Gas (CREG), una entidad clave para el sector, señalamos que los problemas en los nombramientos vienen de tiempo atrás, considerando que el Consejo de Estado tumbó los tres que hizo el expresidente Iván Duque en la recta final de su Gobierno. También quedaron sobre la mesa los cuestionamientos a la figura de encargo que ha usado el presidente Gustavo Petro.

A la fecha, solamente hay un comisionado en propiedad (Antonio Jiménez, quien también es el director) y un encargado (Orlando Velandia, también presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos). Cuatro puestos más se encuentran vacíos. En medio de críticas, el Ministerio de Minas y Energía dijo que este mes habrá avances concretos en los nombramientos. La situación está en un punto tan delicado, que la Procuraduría advirtió que el Gobierno podría incurrir en un desacato por no haber atendido la decisión del Consejo de Estado que le ordenó definir los nombramientos.

Andrés Camacho, ministro de Minasy Energía, afirma que es difícil encontrar candidatos que cumplan los requisitos para hacer parte de la Comisión. La cartera dijo que ha analizado 43 hojas de vida remitidas por la Presidencia para verificar el cumplimiento de los requisitos: 21 de esa lista no cumplían.

El Espectador consultó a más de 10 expertos del sector, varios de ellos excomisionados de la CREG, y todos coinciden en que, aunque puede haber factores que dificultan cumplir los requisitos y otros que hacen el cargo menos atractivo (como las inhabilidades para trabajar en ciertas empresas tras salir de la Comisión), existen muchos perfiles calificados para ocupar el puesto.

"El país cuenta con profesionales de alto nivel, conocimiento del sector energético y experiencia para desempeñarse como expertos comisionados de la CREG. A lo largo de su vida institucional, desde 1994, han pasado más de 30 expertos por la Comisión, lo cual demuestra que existen profesionales que cumplen con los requisitos exigidos por la ley", aseguró Daniel Enrique



El presidente Gustavo Petro y Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. / Presidencia

Elegir expertos comisionados: ¿una tarea titánica?

# El "apagón regulatorio" por falta de comisionados en la CREG

El Gobierno cuestiona el requisito de experiencia para los comisionados y el Minminas dice que hay "obstáculos" para definir los nombramientos, pero los expertos sostienen que las condiciones no son un capricho.

ción Colombiana de Ingenieros.

Durante la instalación del Congreso, el sábado 20 de julio, el presidente Petro afirmó que, como la ley exige que los comisionados tengan seis años de experiencia en cargos directivos en el sector energético, se "daña" la posibilidad del equilibrio con el usuario. "No se pueden sacar los comisionados sino de las mismas empresas eléctricas privadas de Colombia. Adivinen a qué llegan a la CREG, a servirles a las empresas".

La ley, en efecto, establece el requisito de experiencia en cargos de responsabilidad, pero dice que puede ser en entidades públicas o privadas del sector energético nacional e internacional o que el experto puede haberse desempeñado como consultor o asesor.

planteado que se deberían flexibilizar las condiciones. De hecho, el Gobierno buscaría hacer importantes cambios en la Comisión y en los requisitos para designar expertos; así lo indica uno de los borradores de la reforma a los servicios públicos que conoció este diario.

Para Sandra Fonseca, directora de Asoenergía y excomisionada, los requisitos no son exagerados; por el contrario, considera que son los mínimos necesarios para asumir un cargo de esa magnitud, que requiere conocimientos técnicos. Según ella, no basta con tener los estudios, sino que la experiencia es vital para entender, en la práctica, cómo opera el mercado.

Por su parte, María Sarmiento, secretaria técnica del Centro de Estudios de la Energía Renovable nada en encargo de la CREG en este Gobierno, dice que puede ser acertado incluir perfiles más académicos para tener otras perspectivas, siempre y cuando haya un equilibrio porque, en su criterio, también es necesario conocer el sector.

Más allá de los cuestionamientos al requisito de experiencia que está haciendo el Gobierno, puede haber otros obstáculos para que consiga comisionados.

Carmenza Chahin, experta en el sector y excomisionada, plantea que uno de los desincentivos para los profesionales que cumplen las condiciones es el mensaje que ha dado el Gobierno de que las tarifas de energía deben bajar: "El objetivo no puede ser bajar tarifas, hay que analizar la situación y corregir o ajustar. En las tarifas del Caribe Medina, presidente de la Asocia- El ministro Camacho también ha y el Agua (CEERA) y excomisio- hay errores que se deben revisar y de energía eléctrica y gas".

El Ministerio de Minas y Energía analizó 43 hojas de vida remitidas por la Presidencia para verificar requisitos: 21 no cumplian.

seguramente pueden bajar, pero el ejercicio debe ser técnico, no se le puede exigir un resultado al regulador. Los perfiles verdaderamente técnicos no permitirán que los manejen".

Fonseca señala que en los últimos años se han puesto indirectamente condiciones adicionales relacionadas con "afiliaciones políticas", lo que limita las posibilidades de encontrar profesionales que cumplan con los criterios para el cargo.

Varios expertos consultados para este artículo destacaron que la tarea de los comisionados es aplicar la ley y que en esa aplicación hay espacio para hacer más eficientes las tarifas, pero que los nombramientos no pueden estar condicionados a un objetivo específico, entre otras cosas, porque cada experto tendrá que asumir el peso de las decisiones que tome y sus implicaciones, y las consecuencias de esas decisiones las pagará todo el país.

A fin de cuentas, sigue habiendo dudas sobre las motivaciones de este Gobierno para no nombrar en propiedad, hasta el momento, a los seis expertos comisionados de la CREG y, en cambio, haber acudido sistemáticamente a los encargos (siete personas han sido nombradas con esa figura, incluyendo al ahora comisionado en propiedad y director, Antonio Jiménez).

Aunque el Gobierno tenga fuertes reparos frente a las condiciones que establece la ley, si no logra que el Congreso apruebe la reforma a los servicios públicos, que llegaría al Legislativo en los próximos meses, los nombramientos deben apegarse a esas condiciones; de lo contrario, corre el riesgo de que los tumbe el Consejo de Estado, como va ocurrió con el nombramiento de Omar Prías y con los tres hechos por Duque a última hora.

Mientras no haya cambios, además, la entidad a cargo de regular los sectores de energía, gas y combustibles líquidos sigue siendo la CREG. La falta de acción de la entidad, que Medina describe como un "apagón regulatorio", tiene implicaciones a corto y largo plazo. Sarmiento lo define así: "Cada día sin tomar decisiones estamos más al límite de no tener abastecimiento

## Factores de riesgo asociados a las lluvias

Según el SIRE, la mayoría de emergencias como inundaciones y encharcamientos asociados a daños en redes de servicios públicos y desbordamiento han afectado barrios de las localidades de Kennedy.

Suba, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Usaquén, Usme y San Cristóbal. "Este fenómeno desempeña un papel importante en la regulación de los sistemas hídricos; por esta razón, cuando se modifican dichos sis-

temas o se ocupan las áreas susceptibles de ser inundadas pueden generar afectaciones", explicó el Idiger, que agregó que más del 80 % de los eventos han ocurrido durante las dos temporadas de lluvias.

# Bogotá

El occidente, más propenso a inundaciones

# Viene La Niña: ¿Bogotá está lista?

La ciudad tiene retos en gestión de viviendas en asentamientos irregulares, donde está la población más vulnerable.



MARIA ANGÉLICA GARCÍA PUERTO

magarcia@elespectador.com @\_amariag

Bogotátiene dos temporadas de lluvias: de marzo a junio y de septiembre a diciembre. No obstante, esto varía por cambios climáticos como el fenómeno de La Niña, y, como informó el IDEAM, la probabilidad de que ocurra este segundo semestre es del 70 %, intensificando las lluvias en las regiones Andina, Pacífico y Caribe. El panorama, según Carlos Carrillo, director de la UNGRD, es "preocupante", pues 550.000 familias del país podrían ser afectadas".

Según la proyeccion, la región Andina, donde está Bogotá, tiene mayores escenarios de riesgo de emergencias por deslizamientos e inundaciones. Sin embargo, Cristian Uscátegui, experto en meteorología y exdirector de pronósticos y alertas del IDEAM, explicó que el fenómeno de La Niña no implica que llueva todos los días y, por el momento, "no se advierte un fenómeno fuerte o largo. En esa medida, los efectos estarían supeditados más a la temporada de lluvias".

#### ¿Implicaciones de La Niña?

El Idiger explica que los periodos altos en lluvias se relacionan en la ciudad con mayor cantidad de eventos como caída de árboles, inundaciones, encharcamientos, avenidas torrenciales, creciente súbitas, deslizamientos, tormentas eléctricas, granizadas y vendavales. Cristian Uscátegui indicó que esas precipitaciones tienden a ser más intensas en Chapinero, San Cristóbal y La Candelaria. Y de menor intensidad en Ciudad Bolívar, Kennedyy Bosa. "Es probable que se presenten torrencialidades, eventos súbitos de quebradas o vientos fuertes en esas y otras zonas. Mientras que en los cerros orientales puede haber caída de árboles o deslizamientos". Algo que reafirma el mayor Édgar Garay, director seccional de la Defensa Civil, quien afirma que allítienen focalizada la prevención.

En cuanto a inundaciones, hay que tener presente que la zona

cipales cuencas: ríos Salitre, Fucha, Tunjuelo y Torca y, por lo tanto, corresponden a áreas de inundación. Según el Idiger, son comunes las inundaciones asociadas a fuertes lluvias, fallas en el sistema de drenaje y falta de capacidad hidráulica de los cuerpos de agua, como ocurrió en 2011 por el fenómeno de La Niña, que inundó las partes bajas de Bosa y Kennedy por fallas fun-

cionales en el bombeo.

urbana está dividida en cuatro prin-

"La diferencia hoy es que el Distrito ha mejorado el sistema de drenaje, de bombeo de canales, y la ciudad, en todo el borde del río Bogotá, se ha ido levantando a una altura que dificulta que el río se desborde, pero hace que se presente encharcamientos, por fallas en el sistema de drenaje", explica Carlos Alvarado, especialista en Evaluación de Riesgos y Prevención de Desastres de la U. de los Andes.

### Vulnerables, los más afectados

Según Alvarado, el tipo de vulnerabilidad de la ciudad ante el fenómeno de La Niña va desde las condiciones de los ríos hasta de las redes de servicios públicos, pero también de las personas y el tipo de vivienda. "Los mayores afectados son los de estratos 1 y 2, que han venido construyendo sin resistencia a deslizamientos o inundaciones", aseguró.

Por lo tanto, agregó, es importante avudar a reforzar esas estructuras. Algo que reafirma, Gonzalo Duque, ingeniero civil de la U. Nacional. "Las comunidades tienen que gozar de sistemas de estabilización de taludes cuando habitan zonas de riesgo". Es allí donde entra una articulación interinstitucional para que se les pueda dar acceso a ayudas pecuniarias y el traslado a alojamientos temporales. "Se han identificado 1.765 espacios para posibles alojamientos temporales con capacidad estimada de 662.356 personas", señaló el Distrito.

### Medidas preventivas

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, comenta que la Empresa adelanta acciones preventivas en remoción de residuos en los cuerpos de agua y actividades de sondeo en los sumideros o desagües de agua, extravendo más de 50.000 toneladas de residuos este año, y agregó que, cuando inicie la temporada más fuerte de lluvias, tienen un plan que incluye "tener todas nuestras bombas a tope de capacidad operativa y equipos para atender cualquier rebosamiento".

En abril, el alcalde de Bogotá y el director de la UNGRD confirmaron la articulación para fortalecer los instrumentos de gestión del riesgo no solo para reaccionar, sino para prevenir, en 270 zonas críticas de la ciudad. El acercamiento se retomó recientemente con un diálogo entre Carrillo y el secretario de Gobierno, quienes además indicaron estar construyendo un acuerdo alrededor de cuatro temas: el plan para enfrentar incendios, proyectos de reasentamiento, soluciones basadas en la mitigación del riesgo de la naturaleza y la búsqueda de un sistema sostenible de agua.

Aún quedan dudas sobre cómo está la ciudad en capacidad de respuesta para posibles emergencias ante el fenómeno de La Niña y la capacidad financiera del Distrito. Además, qué pasará con las familias que están en asentamientos irregulares y son los más vulnerables. Es allí donde igualmente los consejos locales tienen la responsabilidad de mejorar los planes de gestión de riesgo.

\* El Idiger y la Secretaría de Ambiente no revelaron su plan de acción ante el fenómeno de La Niña, pero argumentaron que lo anunciarán en una rueda de prensa.



Según el Idiger, las inundaciones son uno de los eventos más recurrentes en la ciudad. / Mauricio Alvarado

EL ESPECTADOR + The New York Times

Investigación y opinión global.

Suscripción por un año plan superprémium



equivale a

diarios



# La ópera "Manuela libertadora", en el León de Greiff

La obra musical Manuela libertadora: amor de Manuela y Simón o sueño de un país no fundado tendrá una función este lunes 22 de julio.

La pieza, bajo la dirección y composición de Francisco Zumaqué, con dramaturgia de Carlos Satizábal y escenografía de Diego Pombo, se presentó en el Centro Nacional

de las Artes Delia Zapata Olivella el 19 y el 20 de julio.

Hoy la obra tendrá una función especial en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional.

Esta fue la primera vez que se mostró la obra como una ópera. La pieza se hizo con base en una extensa investigación

bibliográfica sobre las vidas de Manuela Sáenz y Simón Bolívar.

"A partir de sus diarios, sus cartas, fragmentos de un inmenso archivo de biografías y documentos ocultos y dispersos, la obra se acerca a su vida", se lee en un comunicado de prensa.

La pieza se nizo con base en una extensa investigación bibliográfica sobre las vidas de Manuela Sáenz y Simón Bolívar.

# Cultura

Plumas transgresoras

# Mercedes Cabello de Carbonera: positivismo y realismo en América Latina

La escritora peruana es la iniciadora de la novela realista en su país. Además de novelas como Sacrificio y recompensa (1886) y Blanca Sol (novela social) (1889), Cabello también escribió ensayos literarios sobre la educación y la condición de la mujer.



MÓNICA **ACEBEDO** 

monica.acebedo@gmail.com

"En el curso de ciertas pasiones hay algo tan fatal, inconsciente e irresponsable, como en el curso de una enfermedad, en la cual conocimientos y experiencias no son parte a salvar al que, más que dueño de sus impresiones, es casi siempre víctima de ellas. No sucede así en el desarrollo de ciertos vicios sociales, como el lujo, la adulación o la vanidad, que son susceptibles de refrenarse, de moralizarse y quizá también de extirparse, y a este fin dirige sus esfuerzos la novela social", dice en el prólogo de Blanca Sol.

Las tendencias de la novela realista en Europa, junto con el naturalismo y el positivismo, inspiraron a la peruana Mercedes Cabello de Carbonara a escribir novelas que dialogaban con el comportamiento social del momento. Se le ha atribuido ser la pionera de la novela realista en el Perú. Además, en varios de sus ensayos se perfila un discurso feminista, que resalta la defensa de los intereses nacionalistas e identitarios. Así, temas como la educación, la familia, el matrimonio, las consecuencias de la guerra, el papel de la mujer en las nuevas naciones y muchas otras temáticas sociológicas rezuman de la obra de Cabello.

Rocío Ferrera explica así las ideas progresistas de la popular autora:

educacional que plantea, Cabello subraya que los peores daños que se cometen en contra de la nación provienen del 'fanatismo de alcanzar bienes materiales' que pululaba en el ambiente burgués limeño, por un lado, y, por el otro, las interminables 'batallas sangrientas' que impedían el progreso. De acuerdo con Cabello, ambas actividades masculinas muestran ser ineficaces frente a la eficiencia de las armas blancas de virtud y moral que la mujer educada utiliza en el hogar para subsanar los mismos problemas" (Mercedes Cabello de Carbonera: obrera del pensamiento y novelista de varias guerras, en Escritoras del siglo XIX en América Latina, edición y compilación de Sara Beatriz Guardia, 2012, p. 90).

Juana Mercedes Cabello Llosa, más conocida como Mercedes Cabello de Carbonara, nació el 7 de febrero de 1845 en Moquegua (Perú). Creció en el seno de una familia pudiente, con acceso a las letras y a la cultura. Al comienzo de su carrera se dedicó al periodismo, donde empezó a criticar el papel de la mujer en la sociedad que, a su juicio, era relegado y secundario. Se casó con el médico Urbano Carbonera, quien la introdujo en los temas del positivismo y el naturalismo. Escribió novelas, entre las que destacan Sacrificio y recompensa (1886), Eleodora (1887), Los amores de Hortensia (1887), Blanca Sol (1888), Las consecuencias (1890) y El conspirador (1892); numerosos ensayos, como Influencia de las bellas letras en el progreso moral y material de los "En el debate sobre la reforma pueblos (1887), La novela moderna se refiere a la situación política del moderna (1892), en la que termina (1857), de Gustave Flaubert.



Cabello falleció el 12 de octubre de 1909 a los 64 años. /Wikimedia

(1892), La religión de la humanidad (1891) y El conde León Tolstói (1894) y varios artículos periodísticos. Fue ampliamente criticada por sus ideas progresistas, feministas y antibélicas. Murió en Lima el 12 de octubre de 1909.

Posiblemente, su novela más relevante fue Blanca Sol, publicada en 1888, retrato de la sociedad peruana de fines del siglo XIX. Se trata de la historia de una joven perteneciente a una familia tradicional que ha perdido gran parte de su riqueza. Por esta razón, sus padres la obligan a casarse con un hombre adinerado, a pesar de que está enamorada de otro. Ella se deja llevar por el mundo vanidoso de la alta sociedad limeña y se ve envuelta en escándalos, excesos, abusos y romances que muestran aspectos e injusticias del colectivo que la rodea, al tiempo que

momento. Luego, se ve llena de deudas, su marido enloquece y ella se ve obligada a prostituirse.

Otra de las temáticas recurrentes de Cabello es la crítica a la guerra. Por ejemplo, en su relato Chincha narra un viaje que le tocó hacer en plena guerra del Pacífico: "Más que la dolencia del cuerpo, la obsesión del enemigo, profanando con su planta la amada ciudad, me obligó a dejarla para ir a respirar un poco de quietud, al abrigo de las silenciosas frondas que rodean aquel pueblo. Sin embargo, alejábame de Lima con gran pena. Parecíame oír la voz de una amiga moribunda que me reprochaba el abandonarla en manos de sus verdugos".

Dos de sus ensayos fundamentales son Sacrificio y recompensa (1886), en donde propone la función ideológica de la novela, y La novela de explicar los postulados científicos en la creación literaria y su influencia en las sociedades hispanoamericanas.

En síntesis, Mercedes Cabello de Carbonara fue una de las escritoras más importantes del Perú de finales del siglo XIX. Su obra fue pionera de lanovela social y realista en América Latinay tiene el sello del positivismo como postulado aplicable a las artes. Así, el conocimiento científico, la investigación minuciosa de la sociedad y un análisis objetivo de la realidad (comportamientos, reacciones, la influencia del dinero, los abusos de poder y, por supuesto, un sistema patriarcal controlador y misógino) son temas que se observan cuidadosamente en esta narrativa, que nos recuerda el estilo de Naná (1880), de Emile Zolá; Papá Goriot (1834) de Balzac, e incluso Madame Bovary

## La Unesco comenzó reunión del Comité del Patrimonio Mundial

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) comenzó ayer la 46.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial.

El evento se llevará a cabo hasta el 31 de julio, allí se examinarán las candidaturas de 28 sitios para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. También se revisará el estado de conservación de 123 sitios ya inscritos en esa lista y la del Patrimonio Mundial en Peligro.

Los sitios candidatos para hacer parte de las listas se dividen en naturales, culturales y mixtos. Entre los lugares que buscan ser parte del listado principal se encuentra el Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, de Brasil, y la Ruta Colonial Transístmica de Panamá. Hay otros lugares de países de Europa, África y Asia.

Hasta la fecha, el Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito 1.199 sitios de 168 países en la Lista del Patrimonio Mundial, de acuerdo don datos de la Unesco. El evento se llevará a cabo hasta el 31 de julio, allí se examinarán las candidaturas de 28 sitios para su inscripción en la Lista del Patrimonio.

# Cultura

Opinión

# Un interesante listado de libros

# Tras una revelación a cuentago-

tas durante varios días, finalmente tenemos el listado definitivo de *The New York Times* sobre los 100 mejores Libros del siglo XXI (o lo que va de él) y aunque por obvias razones la selección tiene un marcado sesgo americano, nunca está de más darles un vistazo a los elegidos para conocer el estado de salud de la literatura contemporánea.

Como no podía ser de otra forma, los ganadores del Pulitzer acaparan una generosa porción del escalafón, donde destacan *El simpatizante*, de Viet Thanh Nguyen (90), *Middle*sex, de Jeffrey Eugenides (59), *For-* tuna, de Hernán Díaz (50), El jilguero, de Donna Tart (46), El tiempo es un canalla, de Jennifer Egan (39), El clamor de los bosques, de Richard Powers (24), el espectacular Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, del brillante Michael Chabon (16), La carretera, de Cormac McCarthy (13), mi incomprendido personal La maravillosa vida breve de Oscar Wao, de Junot Díaz (11), El ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead (7) y el prácticamente olvidado El mundo conocido, de Edward Jones (4).

Los ganadores del Nobel también aparecen, aunque más discreto, con Septología, del último

ganador Jon Fosse (78), el desgarrador El fin del homo soviéticus, de Svetlana Alexievich (72), Escapada, de la recientemente desaparecida Alice Munro (53), quien se firma un doblete con Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio (23), Una bendición, de Toni Morrison (47), Los años, de Annie Ernaux (37) y cerrando con Nunca ne abandones, de Kazuo Ishiguro (9). Aunque se echa de menos algún éxito de Orhan Pamuk (Nobel, 2006), Olga Tokarczuk (Nobel, 2018), tenemos como premio de consolación a dos obras monumentales de Philip Roth, el que debió ser y no fue: La mancha humana (91) y La conjura contra América (65).

Otras menciones destacadas como La vegetariana, de Han Kang (International Booker, 2016) (49), el doblete de Hilary Mantel con Una reina en el estrado (Booker, 2012) (95) y En la corte del lobo (Booker, 2009) (3) o La quinta estación, de N. K. Jemisin (Hugo, 2016) (44), debemos destacar al latinoamericano mejor ubicado: el inmortal Roberto Bolaño con Los detectives salvajes (38) y 2666 (6), evidencia lo vivas que siguen sus letras tras más de 20 años de su muerte.

Pero quien se lleva la palma es la enigmática Elena Ferrante, quien ha firmado un inigualable hat-trick con Los días del asbandono (92), La niña perdida (80) y La amiga estupenda (1).

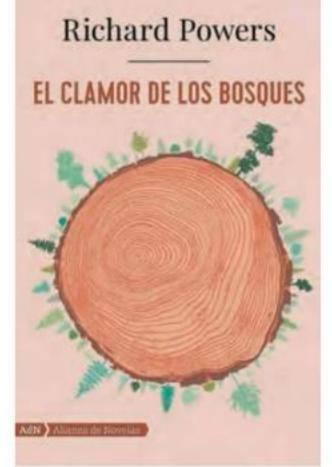

"El clamor de los bosques" hizo parte del listado./Archivo Particular



### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.

Productor general: Élber Gutiérrez Roa.

Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaria: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | 3208388568.

# Un presidente conciliador

L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Gustavo Petro, decidió una vez más extender la mano de la conciliación para redefinir su relación con el Congreso de la República. En un sentido discurso durante la instalación de la tercera legislatura del periodo actual, el mandatario se mostró arrepentido por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recordó que su carrera política se consolidó gracias a su labor de congresista, celebró algunos triunfos de su gobierno y volvió a hablar de consensos. En contraste, la oposición se mostró atrincherada en prejuicios y en la retórica más populista. Si lo ocurrido el sábado pasado lleva a mejores diálogos entre la Casa de Nariño y la rama Legislativa, estamos ante la última oportunidad de lograr un acuerdo nacional durante la administración Petro.

Llevábamos tiempo sin escuchar al presidente Petro en su versión conciliadora. "Quiero comenzar estas palabras, básicamente, pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD", dijo. Asumió la responsabilidad política de lo ocurrido, que aún está en investigación por las autoridades judiciales, y dijo que "el señor

Olmedo (López, exdirector de la UNGRD) nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente". Es un cambio de tono notable para un mandatario que ha denunciado las críticas a su gobierno como persecuciones e intereses conspiratorios. Se trata, además, de un inusual *mea culpa* por parte de un presidente de la República en funciones. En un país acostumbrado a la impunidad y a que los dirigentes políticos no responden por sus subalternos, el gesto del presidente Petro no debe pasar desapercibido.

Entrando en materia, el mandatario extendió una invitación ya conocida: "¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, la democracia y la justicia social? Es lo que les propongo", dijo. Habló de una reforma a la salud "altamente consensuada" y propuso concentrarse en la implementación del acuerdo de paz, la reactivación económica, la reforma agraria y la ley de ser-

Si el presidente Petro logra mantener su tono conciliador, el Congreso debe responder de la misma manera en los años de Gobierno que quedan".

vicios públicos. El mensaje le hace eco a la actitud adoptada por el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, e invita a una reconfiguración profunda de la relación entre las ramas del poder público. Esto podría llevar a redefinir el gobierno Petro.

El problema es que, en unos días, el presidente Petro vuelva a tirar por la borda la conciliación con uno de sus ya característicos tuits. Eso fue lo que le recordó la oposición, como hizo el congresista Daniel Carvalho. "Nos dice paracos por no estar de acuerdo con usted. Como líder nos ha maltratado a quienes nos hemos atrevido a criticar a su gobierno. Y acá vienen a decirnos que hagamos un gran pacto nacional", dijo. Le atiende la razón. Si el Gobierno quiere un cambio, debe reconstruir la confianza.

Lo propio le corresponde a la oposición, que en la mayoría de sus respuestas decidió atacar por lo bajo. El Congreso parece no haberse notificado de su falla de legitimidad. Mientras el mandatario ofreció excusas por la corrupción de la UNGRD, Jaime Lacouture, mencionado en el escándalo, obtuvo 172 votos para seguir siendo secretario general de la Cámara de Representantes. Poca reflexión entre los congresistas en un momento histórico álgido.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

# La pobreza no se redujo tanto como presume Petro

### SALOMÓN KALMANOVITZ



EL GOBIERNO SACÓ PECHO POR LA mejora en los datos de pobreza que se vienen dando desde la pandemia de 2020-2021, cuando se trepó a cerca del 13 % de la población. Petro proclamó sus logros así: "Por primera vez en la historia estadística de Colombia logramos bajar la pobreza extrema en las cabeceras urbanas a un dígito". Como lo señaló Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, lo que no hizo Petro fue mirar la serie larga que revela que la pobreza estuvo oscilando alrededor del 10 % durante la mayor parte del período 2012-2020. Trató de ganar indulgencias ajenas sin rezar avemarías propias.

Según Oviedo, "la incidencia de la pobreza extrema (insuficiencia alimentaria) desde hace rato, previo a la pandemia, estaba en un dígito para las zonas urbanas del país. Y sí, el dato publicado es una buena noticia pues, aunque aún estamos lejos de niveles prepandemia, la reducción de la pobreza extrema es debida, sobre todo, a la recuperación del empleo que se vivió hasta julio de 2023, así como una adecuada focalización de subsidios".

El desempleo ha tenido una franca mejoría desde 2021, en plena pandemia, cuando alcanzó un 15,6 % de la fuerza laboral, para estar marcando un 10,3 % de la población económica activa en mayo de 2024. Esta es una cifra todavía insatisfactoria de cerca de 2 millones de personas que tienen que sobrevivir del rebusque porque la economía formal no ha logrado expandirse lo suficiente para albergar a más personas en empleos que ofrezcan garantías de trato justo. Se estima que un 58 % de la población colombiana yace en el sector informal, en dónde no existen contratos de trabajo, el despido es a voluntad del patrón, no se pagan las prestaciones de ley ni se vinculan los trabajadores al sistema de salud y menos al de ahorro pensional.

Lo que sucedió a fin de cuentas en la economía fue volver a lo que podríamos llamar la tasa natural de pobreza colombiana, que oscila alrededor del 10 %, aunque sí hubo, en efecto, una mejora de 2,1 % frente al resultado, pues en 2023 pues la pobreza golpeó

Lo que sucedió a fin de cuentas en la economía fue volver a lo que podríamos llamar la tasa natural de pobreza colombiana".

al 8,9 % de la población. No hay que negarle todo mérito al gobierno porque hubo activismo en materia de subsidios dirigidos a distintas capas de la población. Según Gustavo Bolívar, e"l primer pago (de subsidios) comenzó el 30 de abril e irá hasta el 17 de mayo: incluyó a más de 519.000 hogares, en su mayoría encabezados por mujeres con hijos menores de cinco años... El programa Colombia Mayor triplicará su subsidio a los mayores de 80 años, de 80 mil pesos a 225 mil pesos, mensuales".

Lo que no se entiende muy bien es cómo pueden mejorar las cifras de empleo con una economía estancada desde hace prácticamente tres años. La inversión privada se ha contraído un 25 % este año frente a la falta de oportunidades de ganancias, pero también debido a la satanización que hace el mismo presidente desde su balcón del afán de lucro de los empresarios. Obviamente no se ha tratado de un gobierno amigable con las empresas que incentive la expansión de sus operaciones.

Una parte complementaria de la inversión es el empleo generado en la construcción de plantas, que es temporal, más los nuevos puestos que deben acompañar la maquinaria adicional puesta en operación. Si no ha habido movimiento positivo de la inversión privada, las únicas fuentes de empleo posibles son las que ofrezca el gobierno y la economía informal.

## Nieves



# ¿Cómo se usa el subjuntivo?

MARÍA ALEJANDRA MEDINA CARTAGENA



EN LA COLUMNA ANTERIOR ME REFERÍ al pretérito imperfecto (del indicativo). En esta ocasión quisiera referirme a otro modo verbal, el subjuntivo, que puede causar duda o confusión. «Me alegro de que [Donald Trump] está bien», fue la traducción que se hizo de unas palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el atentado contra el ahora candidato repu-

blicano. En la frase, «está» se encuentra en presente del indicativo, lo cual podría parecer adecuado, pues, en efecto, Trump estaba bien en ese momento. Sin embargo, por la fórmula del enunciado, sería preferible el presente del subjuntivo, «esté» («Me alegro de que esté bien»). Al respecto, la Real Academia Española (RAE) ha explicado literalmente: «Si el sujeto de "alegrar" es directamente una oración subordinada con verbo conjugado (encabezada por "que"), dicho verbo va en subjuntivo». Hay que recordar que este modo verbal (el subjuntivo) se utiliza para expresar, en distintos tiempos, hechos hipotéticos, sentimientos, esperanzas o deseos, entre otros:

«No creo que le guste» o «Espero que te guste», por ejemplo.

En otras construcciones, como en el condicional simple, lo normal es emplear el pretérito imperfecto, pero del subjuntivo (no del indicativo, como en la columna anterior): «Me encantaría que vinieras». En estos casos, no obstante, la RAE también ha señalado que «no cabe censurar el uso del presente de subjuntivo», es decir, «Me encantaría que vengas». De hecho, construcciones como estas son muy comunes en países como Argentina. ¿Cuál es más usual para ustedes?

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

## Osuna



Norteamérica grande y peligrosa

# Soy afrocolombiana y no celebro el 20 de julio

EDNA LILIANA VALENCIA



ENTIÉNDASE DE ENTRADA QUE AMO profundamente a Colombia. Vivo orgullosa de haber nacido aquí y el hecho de no celebrar el 20 de julio no me convierte en una detractora de la nación colombiana. Sí en una crítica de la historiografía que se nos ha impuesto acerca de esta fecha, que raya con la narrativa de una escuálida fábula infantil en el centro de la cual está un florero.

También es importante decir que me autorreconozco como afrocolombiana. La misma composición de esta palabra antepone el origen africano de mis ancestras al ser nacional de esta "matria" tricolor, indiscutiblemente maravillosa, pero cuyo nombre es una apología al colonialismo.

Así es: soy afrocolombiana y amo mi país. Pero creo que deberíamos cambiarle el nombre y también dejar de contarle a nuestros niños que el 20 de julio de 1810 se rompió el Florero de Llorente y entonces "en un momento de efervescencia y calor" se dio el grito de independencia que nos llevó a despojarnos del yugo español.

¿Por qué no les contamos una historia más real y justa con la diversidad de nuestra sociedad? La misma que hoy no sería libre si no fuera porque Simón Bolívar acudió a la primera nación en "dar el grito" en todo el continente y le pidió ayuda para lograr esta independencia de la cual sabemos tan poco.

Contémosles a nuestros niños que fue Haití el país que ayudó a Bolívar con recursos, armas y barcos después de haber osado vencer al ejército de Napoleón Bonaparte y de arrancarle el blanco a la bandera francesa para declararse libres y apoyar otras independencias a cambio de la abolición de la esclavización

¿Acaso no es esa la verdadera causa de la independencia de Colombia; mucho más que las Reformas Borbónicas, la Revolución Industrial, la Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa?

Pero el interés de las epistemologías eurocentradas en invisibilizar los aportes de la población afro a la historia contemporánea y la construcción de las naciones es tal,

Bolívar traicionó a la gente negra de este país. Escriban también esa parte, por favor".

que poco se habla de que, efectivamente, el coronel Alexandre Pétion, líder de la revolución haitiana, aceptó ayudar a Bolívar y le aconsejó que reclutara los cimarrones, a los esclavizados, a los indígenas y los campesinos, y solo le pidió, a cambio, abolir la esclavización una vez consiguiera la independencia.

El Libertador recibió la ayuda prometida y conformó el ejército de los pardos que llegó a representar el 30 % del ejército independentista. Incluso, reclutó a muchos de manera forzada para usarlos, posteriormente, como carne de cañón en las primeras filas de la batalla, únicamente por el color de su piel.

Con ayuda de los africanos esclavizados y sus descendientes en la Nueva Granada, Bolívar logró la independencia y se convirtió en presidente, pero jamás cumplió su promesa. Bolívar murió sin abolir la esclavización.

Mis ancestros lucharon por la libertad de este país, pero siguieron siendo personas esclavizadas antes y después del 20 de julio de 1810. También lo fueron después del 7 de agosto de 1819, y lo siguen siendo para unos libros de historia que ni siquiera narran el momento en que finalmente se promulgó la abolición legal de la esclavización el 21 de mayo de 1851. Bolívar traicionó a la gente negra de este país. Escriban también esa parte, por favor.

# Hasta en Miami

LO DIVINO Y LO HUMANO LISANDRO DUQUE



CUANDO EMPEZO LA OLEADA migratoria irregular colombiana hacia Miami, en los años 60, muchos contemporáneos míos de mi pueblo alzaron vuelo. La travesía clásica por entonces era por Las Bahamas: allí se sumaban a un grupo de temerarios y, en una lancha pirata, envolvían sus cuerpos en plástico, como momias -para que los documentos y la plata no se les mojaran-, y zarpaban hacia las costas de la Florida para llegar de noche. Llevaban una muda de ropa envuelta en plástico, y hacían el viaje calladitos y rezando para que los guardacostas americanos no los detectaran. Cuando llegaban, completaban el kilómetro final nadando. Un amigo mío se enamoró de un edificio de Miami Beach que logró ver desde sus ojos rojos, mientras cumplía sus brazadas finales -esa vez conoció el mar-, y unos años después, ya organizado, compró un apartamento en él. El American Dream, que llaman.

Al regresar al pueblo hablaban de las costumbres cívicas aprendidas y, sobre todo, de lo severa que era la policía americana. "Allá no puede uno mamarles gallo, porque ahí mismo lo esposan". Y hasta más, según recuerda uno la estrangulada que le pegaron a George Floyd.

Hoy en día, los colombianos van a Miami como si se tratara de Girardot, y sería imposible armar una trama tipo Paraíso Travel o Visa USA. Hace poco exhibí esta película en un colegio, y un muchacho me dijo: ";hombre, se hubiera ido por Turbo!". El drama migratorio es masivo y familiar: africanos cruzando el Mediterráneo en pateras -probablemente naufragando y ahogándose-, o ciudadanos de otros países echando por la selva del Darién, insalubre y espesa. En el siglo de las grandes ciudades, la vorágine se expandió por todo el planeta. Y algunos regresan con camisetas de lugares otrora exóticos: Calcuta, Nueva Zelanda, Dubai. Casi diría que ahora lo insólito serían París, Florencia, Berlín.

Con motivo de la Copa América, a los colombianos - "una minoría de miles no representativa del país"-, afectados por la patología del fútbol, se les alteró la conducta, primero en Charlotte, donde hostilizaron a las familias del equipo al que acababan de derrotar, Uruguay, sin importarles que hubiera niños, a los que traumatizaron, supongo que haciéndoles coger pánico al fútbol en general, o por lo menos a eso que llaman "la tricolor". Después, en la final contra Argentina, y mucho antes del partido, que por fortuna perdieron porque de resto Miami hubiera quedado como después del Huracán Andrew, atacaron en masa dejando una parte del estadio semidestruida. Aquello fue una demencia como de las hordas de Atila o de Erik el Rojo, papel que cumplieron decorosamente Jesurún y su hijo, un par de gigantes que la emprendieron contra una mujer policía intentando estrangularla. Obvio que al patriarca futbolero le encarcelaron y lo vistieron para la ocasión con un traje del mismo color de su pelo. A lo que quería llegar era a que la selección ha sido un germen muy activo en propiciar las actitudes más enfermizas de los colombianos. Fenómeno clínico digno de interés para las ciencias de la mente.

MinHacienda: Ricardo Bonilla siempre ha sido un ciudadano intachable y un profesional óptimo en economía, lo que lo hace odioso para la oligarquía de los medios. Saldrá airoso de esta conspiración canalla. Lo verán.

# EE 18 / Alternativas de guerra

#### LORENZO MADRIGAL



NO ALUDO A COLOMBIA, ME REFIERO. por ahora, a Venezuela, la querida hermana en problemas. Aunque aquí no estemos lejos de esta horrible posibilidad, con la provocación diaria de un presidente agitador de masas; o si no, qué es lo que hemos visto en la plaza de Bolívar. No al que firma, cual sanción legal, una ley común de pensiones, que les quita a muchos lo ahorrado y se los reparte en módicas cuotas mensuales. Hablaba el abanderado de la revuelta, el curioso enemigo del gobierno que él mismo preside.

De estos equívocos pasemos al cierto e inequívoco trance que amenaza a Venezuela en la hora de ahora, ya a pocos días de la elección presidencial. Ha dicho don Nicolás Maduro, un dictador de buen porte y buena voz, lo hemos oído todos, que de perder esta otra reelección presidencial, habrá guerra y sangre a rodos. No aquella aguerrida y noble proclama de Winston Churchill de "sangre, sudor y lágrimas", frente a la alternativa de entregarle Europa a Hitler, sino que en el hermano país ese Hitler ya está instalado haciendo de las suyas y de su poder absoluto.

El constreñimiento a María Corina Machado, valiente mujer que si sobre-

vive regirá a Venezuela, tarde o temprano, o a sus otros yo, terminando en don Edmundo González, de una cierta edad bideniana y, como este, un demócrata, que aún se tienta y se halla, es un claro escándalo para los países libres del mundo. Por supuesto que la Unión Europea, y no se diga los Estados Unidos, están expresamente excluidos como observadores y garantes de tan

escabrosa elección presidencial, que ambiciona sustituir a Nicolás Maduro. Téngase en cuenta que pronósticos muy serios le dan al que de hecho es el binomio González-Corina enorme ventaja, que aseguraría la virtual defenestración del dictador. Pero ¿es ello posible?, ¿Colombia, la socialista en

ciernes, irá?, ¿es una elección libre en la que el gobernante-candidato amenaza con prisión y sangre al opositor? Las urnas no son instrumento para desalojar del poder a un tirano, el tiranicidio tampoco, como ocurría en otras eras, medios civilizados deben haberlos o han de buscarse. Hay quienes, como el hermanito de Mafalda, disfrazado

> de guerra, portando de cimera el inframueble de casa, solo aportan el entusiasmo, sin conocer las consecuencias de la guerra. Pero, como las brujas, que las hay las hay y las puede haber.

> Entre nosotros, este escrito verá luces cuando va estén conformadas las mesas directivas de las corporaciones y se sabrá cuánto apoyo o resistencia va a tener el ejecutivo entre los legisladores, no comprando

con mermelada de carrotanques el apoyo a sus iniciativas. El que no se pone de pie para corresponder al saludo militar de sus leales debió asistir de mala gana a la instalación de las cámaras. ¿O, acaso, no son esas sus fuerzas ni este su país que bien que mal gobierna?

Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300 Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a

# Cartas de

# ¿Es la prevención del acoso en residencias médicas solo una fata morgana?

a una ilusión óptica o espejismo) será utilizado en este escrito para reflejar la percepción engañosa de la prevenpermanecido oculta y prácticamente silenciada en algunas facultades de Medicina en Colombia: el maltrato a los médicos residentes.

Durante la formación de los médiun mayor énfasis en la adquisición de

suele durar de tres y cinco años, dependiendo de la especialidad elegida por el médico.

ninguna sorpresa. Infortunadamente, la formación médica ha estado permeada por una cultura de violencia generación tras generación. El acoso y el maltrato han terminado siendo una parte de la experiencia profesional de quienes hemos realizado algún tipo de posgrado médico. Ver conductas disruptivas se vuelve casi continuo en algunos profesores. En ocasiones, este tipo de comportamientos displicentes son celebrados en lugar de ser repro-

El acoso y el maltrato son problemáticas globales y no exclusivas de Colombia. Se ha reportado que la discriminación es más frecuente en mujeres que en hombres. En ocasiones, el matoneo y el acoso incluyen humillaciones, maltratos físicos, penalidades injustificadas e incluso acoso sexual. Debo reconocer que tuve la fortuna de tener profesores magníficos, algunos de los cuales demostraban una especie de protección paternal. En la universidad donde realicé el posgrado (Universidad de Cartagena), afortunadamente existen estrategias para abordar este tipo de situaciones, las cuales se resuelven con profesio-

Cualquier tipo de conducta violenta, degradante o pasivo-agresiva debe ser identificada. Creo que las universidades están en deuda con la formación de todo el personal en la identificación precoz de situaciones de maltrato y en la corrección pertinente de estas conductas. Cada día que se deja pasar ante situaciones de acoso es un día de sufrimiento para el residente im-

Esperemos que la implementación de medidas para prevenir el acoso en los



# El término "fata morgana" (que alude ción del acoso. Hace poco salió a la luz una problemática que durante años ha

cos en su etapa de posgrado, se pone conceptos científicos y técnicos, dejando de lado el componente ético o dedicándole solo una pequeña parte del tiempo de la residencia. En Colombia, un posgrado médico

La violencia en la cultura médica no es chados y sancionados.

nalismo.

plicado.

posgrados médicos en Colombia no sea solo una fata morgana. Luis Rafael Moscote



#### **DE LABIOS** PARA AFUERA



¿Acaso alguien en realidad cree que el corrupto Joe (Biden) tenía covid? No, estaba buscando una excusa para salirse de la carrera".

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato para regresar a la Casa Blanca. Así reaccionó Trump a la decisión de Joe Biden de abandonar su candidatura a la reelección, lo que dinamiza la campaña en Estados Unidos.

## Mheo



El vendaval Olmedo

# Activistas del presidente en universidades públicas

DANIEL MERA VILLAMIZAR



UNA INVESTIGACIÓN DE LA SILLA Vacía, "La red de activistas nombrada por Petro en universidades que agita la constituyente", mostró la instrumentalización política de los estudiantes que busca el gobierno. Los efectos de nombrar en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) a personas que van a otra cosa contribuyen al deterioro de las instituciones.

En la medida en que esos representantes activistas del presidente tengan éxito, más asambleas habrá en las universidades y menos clases; más ideologización y menos análisis; más politización y menos autonomía universitaria. Es decir, se empeora la situación y, a mediano plazo, se vuelve más urgente y difícil introducir correctivos.

Por eso es tan importante evitar que prospere la modificación de los CSU que traía la primera versión del provecto de ley de educación superior del gobierno: pasar de nueve integrantes a once, con

dos estudiantes en vez de uno, dos docentes en lugar de uno, y un administrativo no docente, que hoy no está en la Ley 30/1992.

Uno de los docentes y uno de los estudiantes representantes serían elegidos por "asambleas multi-estamentarias como cuerpos colegiales de participación, mediante las cuales las comunidades inciden efectivamente en la elaboración de las políticas y planes institucionales y en las reformas o modificaciones estatutarias". Esto es democracia directa, el reino de los activistas, en lugar de democracia representativa.

Con esos cinco consejeros, más el delegado del Ministerio de Educación y el representante del presidente de la República, le sería fácil al populismo tener mayoría en los CSU. El diseño institucional facilitaría la toma política de las universidades.

Así que el gobierno ha venido haciendo justo lo contrario de lo que sería responsable: profesionalizar la representación del presidente en los CSU y fortalecer la del MEN.

Como he escrito antes, sería ideal tener un staff de exrectores y exdecanos respetados que lleguen a las sesiones de los CSU

con carpetas de datos y análisis preparados por técnicos de dedicación completa del MEN, en ejecución de una política de dirección de la educación superior, que lleguen a ejercer la responsabilidad del gobierno.

Por ley, los CSU definen las políticas y la organización académica, administrativa y financiera, la planeación institucional y aprueban el presupuesto de la universidad. Un trabajo bien hecho de los delegados y representantes del gobierno en los CSU ayudaría mucho a las instituciones y al subsector. Pero el presidente nombra activistas que le hagan agitación estudiantil y un ministro de Educación que se entiende perfectamente con ellos.

A la luz de la experiencia de 32 años de la Ley 30/1992, parece que tiene sentido reevaluar la silla de los exrectores, la del representante del presidente (los anteriores mandatarios nombraron muchos politiqueros), condicionar la silla de los egresados y complementar la representación estudiantil y profesoral con "senados", pensando en equilibrios y contrapesos, no en "tomarse" o subordinar políticamente a las universidades.

@DanielMeraV



#### ANTIEDITORIAL

En respuesta al editorial del 28 de junio de 2024, titulado "Estigmatizar a la prensa afecta la democracia".

# Soberbia presidencial

#### JUAN DAVID **ESCOBAR** CUBIDES

LA CONDUCTA DEL PRESIdente Petro es el espejo de lo que un mandatario no puede hacer: repelencia hacia el ejercicio periodístico, estigmatización irracional y soberbia excesiva en contra del derecho y deber constitucional que tienen los comunicadores de informar lo que los poderosos como él-pretenden ocultar.

Aunque el asunto es de fondo, porque no se trata de una simple estigmatización, dado que esto va más allá y no tiene límites ni parangón. El presidente Petro ha adquirido un repudiable ADN consistente en agredir abruptamente el derecho y el deber a opinar que tienen no solo los periodistas sino los colombianos que no piensan como él, a quienes les preocupa su conducta y accionar en el ejercicio de la primera magistratura del Estado.

Ahora resulta que no es factible cuestionar al presidente Petro ni a sus cercanos porque de inmediato se enciende el matoneo por este, tal y como ha ocurrido con las periodistas María Jimena Duzán y Vicky Dávila,

entre otros.

Lo que preocupa sobremanera es el autoritarismo irracional del presidente Petro, pues pareciere desconocer que sus pronunciamientos están revestidos del respaldo del Estado. Al respecto es prudente preguntarle lo siguiente: ¿por qué le incomoda la labor del periodismo investigativo, principalmente cuando están comprometidos usted y su círculo cercano? ¿Tienen usted y su directora Sarabia algo que ocultar? Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué ataca con fiereza al periodismo que lo investiga?

¿Es consciente, señor presidente, de que cada una de sus palabras representan no solo a sus votantes sino al país en su calidad de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa? ¿Es usted consciente del cargo que ejerce y del riesgo al que expone a los periodistas señalados en sus redes sociales? ¿Dónde están los parámetros éticos y estéticos que debe observar un presidente en el ejercicio de la primera magistratura del Estado? ¿Dónde quedó el respeto a la prensa y al pluralismo informativo que dijo proteger en campaña?

La soberbia en posiciones de poder es muy mala consejera, principalmente cuando se conjuga con intolerancia. ¿Intolerancia a qué? A la crítica legítima, al derecho a cuestionar, opinar e incomodar del que gozan no solo los periodistas sino los colombianos preocupados por su nación. El periodismo investigativo y de opinión es un límite efectivo al ejercicio del poder político soberano; además, es una garantía constitucional irrefutable en el sistema jurídico colombiano, así como en la Carta Democrática Interamericana y la Carta Internacional de Derechos Humanos. reconocidas expresamente por el Estado colombiano.

Detrás de la extralimitación del presidente al señalar cuál es, a su juicio, el buen periodismo, lo que observamos es una repulsión convulsiva hacia el periodismo investigativo, las sugerencias de la prensa y las observaciones del país que opina, analiza y propone alternativas diferentes a las suyas. El talante de Petro es ciertamente antidemocrático, pero aún está a tiempo de reconsiderar.

¡Serénese, por el bien de Colombia, señor presidente!

# James jugando de "James"

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ LEMA

LUEGO DE LAS BUENAS actuaciones de James, sus detractores, en vez de reconocer que se equivocaron, se justifican en que lo que pasa es que James cambió, ahora sí es un James comprometido, dicen, así es como queríamos ver a James, es otro James. Pero esta teoría no se corresponde para nada con la realidad, pues la situación de James en su actual club el São Paulo es prácticamente la misma que vivió en el Olympiacos, Al Rayyan y Everton. En todos estos equipos las expectativas con la llegada de James se desinflaron rápidamente, teniendo como consecuencias que lo empezaron a relegar de la titular y no convocarlo en partidos importantes. Y cuando consiga recalar en otro club la historia se repetirá, y entonces nuestros "expertos" del futbol volverán a la carga contra James. Del paso por James en el Real Madrid solo se acordarán de cómo le fue con el mismo Rafa Benítez y con Zinedine Zidane, pero no dirán nada de cómo le fue con Ancelotti. Tampoco es conveniente para su teoría recordar cómo les fue a estos entrenadores luego de sacar a James; en el Everton, por ejemplo, Rafa Benítez solo duró tres meses, los cuales

fueron suficientes para para dejar al Everton al borde del descenso. Por el lado de Kovacic, si bien había firmado un contrato por tres años, por los malos resultados el club le canceló el contrato cuando apenas llegaba a la mitad. Consecuentemente, nunca mencionan el paso de James por Banfield cuando siendo todavía sub-20 fue uno de los artífices del único título de liga que ha logrado en su historia; ni tampoco su etapa brillante en el Porto, donde lo consideran una de las grandes figuras del club de todos los tiempos. Porque po esta parte de la historia desvirtúa la teoría de que James decide cuándo tener éxito y cuándo no.

Sorprende que a tan insólita teoría se hayan sumado columnistas y comentaristas tan reconocidos y ponderados como Jorge Barraza. "El problema estaba en James", tituló una de sus columnas durante la Copa América. Irónicamente en otra columna escrita apenas con un día de diferencia, Barraza da, casi que sin darse cuenta, con la verdadera razón de los altibajos de James, cuando al analizar el porqué del éxito de la selección en la Copa y en lo que va de las eliminatorias, dice que Lorenzo tuvo el acierto de poner a jugar a James de "James"; acierto que también tuvieron en su momento Ancelotti, Hevnckes, Vitor Pereira y Pékerman, entrenadores que profesan un fútbol armonioso, elaborado y que, como los buenos directores de orquesta, saben aprovechar al máximo a los jugadores talentosos como James. Respondía por ejemplo Ancelotti cuando siendo técnico del Everton le cuestionaban a James porque supuestamente no corría que "si hubiera querido un jugador que corriera, habría traído a Usain Bolt". Por el contrario, los jugadores habilidosos y creativos les resultan incomodos a los técnicos resultadistas que se saben incapaces de implantar un sistema de juego estético y armonioso, de buen manejo de balón, son un encarte, y al no saber cómo aprovecharlos optan por la vía fácil: descalificar al jugador porque no corre, porque no marca o por lo que sea. Qué mejor muestra de esto que la forma en que se molestó Luis Zubeldía, entrenador del São Paulo, cuando le preguntaron en una reciente entrevista por James Rodríguez; porque, claro, después del excelente desempeño de James en la Copa América, cómo justifica no tener a un jugador así en sus planes.

Lamentablemente, esta pobreza de visión como entrenadores no ha sido exclusiva de los Rafa Benítez y los Kovacic, también técnicos como Zidane, cuyo pasado de futbolista cabria suponer hubiera sabido valorar y aprovechar el talento de un jugador como James, traicionó como técnico el estilo y la clase que como jugador lo hizo grande. Decía Vito de Palma, excelente comentarista de ESPN de la Serie A de Italia, respecto al viacrucis que, bajo la dirección de Zidane, estaba viviendo James en el Real Madrid: "¿Cómo es posible que Zidane, que como jugador fue tan exquisito, como técnico no encuentre en su esquema un lugar para James?".

James no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y mientras a James lo pongan a jugar de "James", tendremos James para rato.

## Foto de la semana



Tomada en Subachoque, Cundinamarca. / Luz Ortiz

Envíanos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muéstranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ni repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrévete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

## Fe de erratas

El pasado 20 de julio de 2024, Día de la Independencia de Colombia, El Espectador publicó un especial editorial en el que distintas firmas expresaron sus ideas para generar un diálogo en el país, que permita llegar a acuerdos y disminuir la polarización. Dos de las expertas que escribieron en nuestras páginas fueron Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Mara Viveros, docente y cofundadora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional.

Sin embargo, por un error humano al ajustar las páginas de la edición impresa, sus columnas fueron intercambiadas,

invirtiéndose así la autoría de los textos. Les pedimos disculpas a las autoras y, a continuación, publicamos de nuevo sus textos con las firmas correctas. Invitamos también a la audiencia a leer todos los artículos del especial del 20 de julio en nuestra página web. www.elespectador.com

Les pedimos disculpas a Elizabeth Taylor y Mara Viveros y, a continuación, publicamos de nuevo sus textos con las firmas correctas.

# LASI GUALADAS



Lea aquí todos los artículos del especial del 20 de julio

# "Se necesita equidad en la educación y el cuidado"

#### **ELIZABETH** TAYLOR JAY\*

Según el reporte 2023 del Foro Económico Mundial, se requerirían aún más de 120 años para reducir las brechas existentes y alcanzar la paridad de género en el mundo. Este dato, sin duda, es desalentador si se tiene en cuenta que los ODS, más específicamente el ODS 5, buscan lograr la igualdad de género; sin embargo, este propósito parece estar ralentizado.

En este escenario es deber de los Estados avanzar decididamente hacia el propósito de la igualdad de género. Para el Estado colombiano, en particular para este gobierno, eso es fundamental, pues conocemos y reconocemos la fuerza transformadora de la mujer en la sociedad y el rol preponderante que juegan ellas en la búsqueda efectiva de la paz, de una sociedad más justa y equitativa. El país ha avanzado sustancialmente en el fortalecimiento de su sistema normativo y, de manera progresiva, en la ratificación de importantes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres.

El patriarcado, racismo y clasismo como legados nefastos que heredamos de la Colonia moldearon una sociedad excluvente y desbalanceada, condenándonos a décadas de conflicto y derramamiento de sangre, donde las niñas, adolescentes y mujeres han sido afectadas de manera desproporcionada, hasta el punto de que sus cuerpos han sido utilizados como arma de guerra.

Son muchos los caminos de diálogo y reconciliación que hoy se abren en la búsqueda, entre otros, de la igualdad de género. Cambiar los paradigmas no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere voluntad, decisión y constancia, así como cambios estructurales cuva consecución no escapará de la resistencia de algunos sectores de la sociedad que no los consideran necesarios e incluso ajenos o contradictorios a sus intereses.

El proceso de paz total, por ejemplo, con todo y las dificultades que le atañen, es un escenario donde el rol y la participación de la mujer son imperativos. Las reformas sociales

que impulsa el Gobierno, con un enfoque diferencial, buscan reducir las brechas de desigualdad que hoy nos hacen aun uno de los países más desiguales del mundo, y su discusión y debate abierto, con la participación de las mujeres, entre otros grupos poblacionales, es esencial.

La transformación del sistema educativo hacia uno más equitativo que permita los cambios generacionales necesarios; el tránsito hacia un sistema del cuidado más balanceado, remunerado y equitativo; la autonomía y el liderazgo en la economía de la mujer y la potenciación de su participación de forma decidida en la vida política son, entre otros, parte de las apuestas que debemos recorrer como país para ir cerrando las brechas de género. Desde la Cancillería, por su parte, con la formulación y adopción de la Política Exterior Feminista (PEF) y del primer plan de acción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, trabajado con el Ministerio de la Igualdad y Equidad, esperamos marcar una pauta, un derrotero claro hacia el sendero de la igualdad de género en nuestro país y en la región.

\* Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

# Construyendo paz y equidad: el papel transformador de las mujeres en Colombia

#### **MARA VIVEROS** VIGOYA\*

El mundo contemporáneo se caracteriza por una profunda interconexión y complejidad, donde las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales están intrínsecamente entrelazadas y demandan soluciones integrales y multifacéticas. Estas crisis refleian un cambio hacia nuevas formas de organización social, económica v política. En contextos como el de Colombia, marcado por décadas de conflicto armado y profundas desigualdades, es esencial establecer estructuras resilientes y explorar vías para alcanzar acuerdos sostenibles.

La participación activa de las mujeres, junto con una perspectiva de género integrada, emerge como piedra angular para construir puentes y encontrar soluciones duraderas. El feminismo, como movimiento inclusivo y transformador, derriba barreras y promueve un futuro equitativo y justo, buscando la igualdad de derechos en lugar de privilegios especiales. En Colombia, es fundamental implementar estrategias que garanticen la inclusión de mujeres de diversos sectores, regiones, grupos étnicos, edades, orientaciones sexuales y capacidades funcionales en las mesas de diálogo. Esto implica fortalecer políticas de

igualdad de género con un enfoque sario mejorar la representación y interseccional que aborde las desigualdades de manera integral y promover la participación comunitaria, enriqueciendo así los debates con perspectivas diversas que aseguren soluciones equitativas.

Las mujeres, a menudo las más afectadas por las violencias y el conflicto armado, poseen una comprensión única de las necesidades v los desafíos de las comunidades. Ellas han sido fundamentales en la reconstrucción de áreas devascómo la organización comunitaria y la resistencia pacífica pueden transformar dinámicas locales y generar cambios positivos, incluso en contextos de conflicto por políticas extractivistas y defensa del territorio ancestral.

La integración de una perspectiva de género en la toma de decisiones aborda las desigualdades poder que perpetúan la violencia y de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, la participafeministas fue crucial para incor- dad colombiana. porar estas perspectivas. Aun-

el liderazgo femenino en futuros procesos para garantizar una participación efectiva y equitativa.

Es imperativo que las políticas de igualdad de género, con perspectiva interseccional, sean una prioridad en todos los niveles de gobierno y sociedad en Colombia. Más allá de incrementar la representación femenina en cargos de poder, es crucial crear un entorno que fomente la equidad de oportunidades y el respeto por los deretadas, promoviendo la equidad de chos de las mujeres. La legislación género y fortaleciendo la cohesión como la Ley 1257 de 2008, que social. Ejemplos como los de las busca combatir la violencia conmujeres de San José de Apartadó tra las mujeres y niñas, es un paso o la "marcha de los turbantes" de significativo pero insuficiente las mujeres del Alto Cauca ilustran sin una implementación segura y reforzada.

En resumen, las organizaciones y los movimientos de mujeres, en su amplia diversidad, ofrecen una perspectiva esencial para abordar las múltiples crisis en Colombia. Han demostrado habilidades para facilitar diálogos inclusivos y encontrar acuerdos beneficiosos para todos. Es crucial seguir proestructurales y las dinámicas de moviendo políticas de igualdad de género con enfoque interseccional la exclusión. Durante los diálogos y fortalecer la participación comunitaria para construir una paz duradera y modos de vida sostenición de mujeres y organizaciones bles que beneficien a toda la socie-

\*Directora de la Escuela de Estudios de Géque ha habido avances, es nece- nero, Universidad Nacional de Colombia.





La película fue protagonizada por Paolo Pierobon y Enea Sala. / Anna Camerlingo

Está disponible en Apple TV y Prime Video

# "El secuestro del papa", tras más de un siglo de una herida abierta

Los soldados del papa irrumpen en la casa de los Mortara para secuestrar a Edgardo, su hijo de siete años. La película sigue la lucha de la familia para tratar de recuperar a su hijo ante esta acción de la Iglesia católica.

### SANDRA M. RÍOS U. - CINEVISTA

Hay dos interpretaciones del caso de Edgardo Mortara, conocido como "el niño judío secuestrado por el papa": Lade la Iglesia católica, que categóricamente asegura que lo del pequeño no fue un rapto, sino un proceso de conversión, y la de los judíos, que lo proclaman como uno de los más polémicos hechos históricos del antijudaísmo cristiano.

Más de 160 años después, el tema sigue generando tensiones entre judíos y católicos, y ahora llega a cartelera la película El secuestro del papa (Rapito), coproducción italiana dirigida por Marco Bellochio que entrega un gran panorama de lo sucedido.

La historia es tan sorprendente, incluso inaudita y singular, si se quiere, que a la luz de los tiempos modernos se han escrito por lo menos tres libros reconocidos sobre Mortara: Writing for Justice: Víctor Séjour, the Kidnapping of Edgardo Mortara and the Age of Transatlantic Emancipations, de su descendiente Elèna Mortara, autora que ha sostenido una lucha para que no se olvide el caso ni sus repercusiones históricas. También está The Kidnapping of Edgardo Mortara, del

historiador y antropólogo estadounidense David I. Kertzer, publicado en 1997, que despertó el interés de Steven Spielberg (de herencia judía) y hasta se llegó a decir que había casting para una adaptación bajo su dirección hace apenas ocho años.

El guion de esta película, estrenada en competencia en Cannes 2023, se basa en el libro del periodista italiano *Il Caso Mortara*, publicado en 1996, que se destaca por profundizar en el impacto no solo religioso, sino político y social de este incidente, evaluando cómo afectó las relaciones entre judíos y cristianos, y sobre todo cómo fue un elemento aprovechado para la posterior caída del poder temporal del papa.

Para entender el contexto en el que ocurrió el rapto hay que saber que en 1858, Bolonia, donde vivía la familia Mortara, hacía parte de los Estados Pontificios; es decir, estaba bajo la soberanía directa del papa. Entre las leyes que se imponían y delimitaban las relaciones entre judíos y católicos estaba la que no permitía que la comunidad judía contratara servicio doméstico de religión cristiana y la del bautizo, sacramento que para la fecha era estricto y otorgaba el derecho irrestricto a conocer el cristianismo.

La familia Mortara había contratado a Anna Morisi, criada católica, quien, encariñada con el pequeño Edgardo, decidió practicarle un bautizo clandestino cuando enfermó y temió por su vida—por la creencia de que un alma sin bautizar cae en el limbo al morir—. Esas
dos situaciones marcaron la vida de
la familia. Al enterarse, los inquisidores de la Iglesia se lo revelaron
a Pío IX, el papa rey, quien aplicó
la ley: comprobado el bautizo —no
autorizado por sus padres—, al niño
"debía" brindársele su derecho a
una educación cristiana y, portanto,
fue separado de su familia y llevado
inicialmente a Roma para iniciar su
educación religiosa.

La película de Marco Bellocchio hace un amplio recorrido por la historia, partiendo de 1852, nacimiento de Edgardo, hasta 1878, cuando muere Pío IX, pasando por la pérdida de los Estados Pontificios. Con grandes detalles, recoge el traumático evento de la separación familiar repentina del sexto hijo de la familia Mortara —inmortalizada en el cuadro The Kidnapping of Edgardo Mortara (1962), del pintor judío Moritz Daniel Oppenheim—.

El secuestro del papa mantiene tres líneas narrativas: una que sigue el drama de los padres de Edgardo y su lucha hasta su muerte por recuperar a su hijo y que no perdiera su origen y religión heredada. Otra, que intenta descifrar el sentir de un niño a quien sacan de su hogar y es llevado a un lugar donde es criado con ciertos privilegios y crece con otras costumbres. Y una más, que evalúa cómo el niño se convirtió, sin imaginarlo, en uno de los catalizadores del derrocamiento de los Estados Pontificios,

que propició la unificación de Italia, y la presión internacional que se ejerció por su rapto.

Con un impecable diseño de producción y un casting excepcional, donde hasta los niños actúan de forma destacada, la visión de Bellocchio también pone el foco en la figura de Pío IX, enfatizando en su inmensa terquedad de aplicar una ley absurda a un caso que bien pudo pasar desapercibido y su decisión de no revertirla, a pesar de saber las consecuencias perjudiciales y globales que eso tenía para la Iglesia católica, escudado en una férrea convicción de fe y cumplimiento del deber. La película transita con fluidez por temas de complejidad histórica y política, sin densidad alguna.

Finalmente, también acierta el director al mostrar cómo Edgardo aceptó su nueva religión, casi sin darse cuenta, llegando incluso a convertirse en sacerdote y ser fiel al papa, lo que provocó conflictos en su entorno familiar.

Del espectador depende disfrutarla responsablemente, conociendo de antemano las tensiones y heridas que despierta, y las visiones discordantes de ambos sectores. Por un lado, el dolor judío de un hijo convertido al catolicismo a la fuerza y, por el otro, el orgullo de la Iglesia católica, que venera la obra en sí misma que representa Edgardo Mortara, un hombre entregado a su fe hasta su fallecimiento, en 1940, a quien han querido beatificar.



Maturana

## **Deportivas**

#### Borja salvó a River

Tras disputar la final de la Copa América 2024, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja volvió a jugar este domingo con River Plate y marcó un doblete en el empate (2-2) de su equipo con Lanús, por la sexta fecha de la Primera División de Argentina.

## Victoria embajadora

En El Campín, Millonarios logró ayer su primera victoria del semestre tras imponerse 1-0 a Bucaramanga. El sábado Santa Fe derrotó a Envigado (1-0) como visitante. La Liga BetPlay continúa hoy con Cali vs. Alianza (6:00 p.m.) y Pereira vs. Medellín (8:00 p.m.).



#### McLaren brilla en la F1

El piloto australiano Oscar Piastri logró ayer la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Hungría, prueba en la que la escudería McLaren firmó un doblete con el segundo puesto del británico Lando Norris.

# tenía razón



Hace casi tres décadas, Francisco Maturana dijo aquello de "perder es ganar un poco". Aún sin redes sociales, las risas y burlas a la "mediocridad" colombiana se extendieron rápidamente por todo el país. La frase todavía levanta sonrisas entre algunos. La experiencia me lleva a escribir esta columna. Maturana tenía razón; con matices, eso sí.

Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia, afirmó que a lo largo de su vida falló una y otra vez en la cancha y en la vida. Decía el gran Jordan: "Fallé más de 9.000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos. En 26 ocasiones me encargaron de lanzar la canasta decisiva para ganar el partido y fallé". Estamos hablando del seis veces ganador de la NBA, jugador más valioso de esas seis finales y mil récords más. Afirmó Jordan que por esos fallos "es por lo que tuve éxito". Nos pone a pensar.

Más cerca en el tiempo, pensemos en Messi y la selección Argentina, que en tres años perdió tres finales. Inaceptable, en un país donde se origina una de las frases más ridículas de la historia del deporte: "Las finales no se juegan, se ganan". Argentina perdió la final del Mundial de 2014, la Copa América de 2015 y la Copa América de 2016. La frustración fue tal, que Messi llegó a retirarse de la selección. Ya maduro, su vida deportiva tiene un final feliz: campeón del mundo en 2022, y bicampeón de América en 2021 y 2024.

Messi, crack en el campo, no particularmente locuaz, dijo hace poco que "después de ganar se valoran mucho las finales jugadas. Y no es fácil, el recorrido es muy duro". Cuando algunos dicen, tautológicamente aquello de que "después del primero, los demás son perdedores", olvidan que el deporte, como la vida, es un proceso, y que ganar es dificil.

Así que Maturana tenía razón, pero con matices. La derrota de Colombia en la final de la Copa América parece apenas una estación en un camino potencialmente glorioso. Esta selección jugó técnica y mentalmente con la victoria como objetivo. Eso, estudiando a los grandes triunfadores, toma tiempo, es difícil de adquirir, pero cuando se tiene, se puede. De ahí los matices. Hay derrotas que simplemente no enseñan, no dejan lecciones ni se pueden considerar parte de un proceso. Por ejemplo, aquel gran 4-4 de Colombia en 1962 y la posterior eliminación del Mundial 62. Las lecciones, definitivamente, no son las del 2024.

Para aquellos que olvidan, a España le tomó 32 años ganar un mundial. Tras no disputar el mundial de 1974, desde 1978 hasta la Eurocopa del 2008 simplemente no podía pasar de cuartos de final. Colombia lleva apenas 35 años entre los grandes del fútbol: desde 1990. En mi opinión, hemos necesitado tres grandes selecciones para por fin ver un equipo que juega técnica y mentalmente para ganar. En palabras de Maturana, en esta ocasión pienso que perdimos, pero ganamos un poquito.

# Deportes



El esloveno Tadej Pogacar celebra junto con sus compañeros del UAE Team Emirates su victoria en el Tour de Francia 2024. / AFP

La joya del World Tour

# Tadej Pogacar, niño prodigio a quien el amarillo le sienta bien

El ciclista esloveno logró su tercer título en el Tour de Francia de manera contundente. Cerró con broche de oro al ganar la etapa 21, su sexto triunfo en las últimas tres semanas.



DANIEL BELLO

dbello@elespectador.com @daniel\_eudosio

Terminó la edición n.º 111 del Tour de Francia 2024 con victoria del principal favorito, Tadej Pogacar, quien a sus 25 años ya acumula tres títulos en la carrera ciclística más prestigiosa del mundo. Logró seis victorias de etapa en la ronda que terminó este domingo y era el dueño pelotón. Los constantes ataques, su el campeón de las anteriores dos clasificación general.

del maillot amarillo desde la cuarta fracción. Ganó con una ventaja de seis minutos y 17 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), subcampeón.

El esloveno definió su contundente ventaja en las jornadas de alta montaña -cinco de sus triunfos fueron en ese tipo de recorridosy en todas ellas se impuso en solitario. La 15, con llegada en Plateau de Beille, y la 19, con final en el puerto de esquí Isola 2.000, ambas de exigentes ascensos, fueron determinantes para sacarle tanto tiempo al

sello característico, le permitieron romper la carrera y demostrar que sus piernas estaban mejor que las de cualquier contendor.

La cereza del pastel en el Tour llegó este domingo para Pogi con su triunfo en la contrarreloj, que partió en Mónaco y concluyó en Niza. Se impuso con una diferencia de más de un minuto al segundo mejor tiempo (Vingegaard) y fue recibido en la línea de llegada por sus compañeros del UAE Team Emirates, felices por partida doble, ya que también fueron condecorados como la mejor escuadra de estas tres semanas. En eso influyeron bastante el portugués João Almeida y el británico Adam Yates.

Pogacar es un fuera de serie. Desde que llegó al World Tour ha demostrado que está destinado a marcar época y así lo reflejan sus resultados en las tres grandes. Ha disputado una Vuelta a España, un Giro de Italia y, con la que concluyó este domingo, ya son cinco las ediciones de la Grande Boucle que completó. En todas logró meterse en el podio. En las carreras de tres semanas, lleva cuatro títulos y registra también dos subcampeonatos y un tercer lugar.

### Los demás protagonistas

Aunque no pudo contestar al nivel del campeón, lo de Jonas Vingegaard en esta Grande Boucle es digno de admirar. En abril pasado,

ediciones de esta carrera sufrió una dura caída en la Vuelta al País Vasco. Se fracturó la clavícula y estuvo dos meses sin correr. Su participación en la ronda francesa estuvo en duda y también había preocupación por su estado físico. El aseguró que el hecho de participar ya era una victoria, pero lograr mantener el segundo lugar probó que sus condiciones de corredor de élite se mantuvieron intactas.

El belga Remco Evenepoel completó el podio de la general y finalizó también como el mejor de los jóvenes. El ecuatoriano Richard Carapaz se consagró como el rey de la montaña al adueñarse de la emblemática camiseta de puntos, y el eritreo Biniam Girmay, ganador de tres etapas, fue el campeón en la clasificación por puntos.

Santiago Buitrago terminó como el mejor colombiano de esta Grande Boucle. El pedalista bogotano tuvo un buen desempeñó en la contrarreloj de la etapa 21 y con eso volvió a meterse en el top 10. El cundinamarqués Egan Bernal, campeón de esta carrera en 2019, concluyó en la casilla 29, mientras que el huilense Harold Tejada, octavo en la última fracción, finalizó 74.

El bogotano Santiago Buitrago fue décimo en la

## 23

#### Sudoku

|   |       |   |   | 2 |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7     |   |   | 3 | 4 |   |   |   |
|   |       | 4 | 8 |   | 1 |   |   |   |
|   |       | 7 |   |   |   | 4 |   |   |
|   | 6     |   |   |   |   | 3 | 8 |   |
|   | 6 2 5 | 9 |   |   | 7 |   | 1 |   |
|   | 5     |   |   |   | 6 |   |   | 8 |
|   |       |   |   |   |   |   | 9 |   |
| 9 |       | 8 | 3 |   |   |   |   |   |

|    |   | 8 |   |   |   | 5 |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   | 3 | 9 |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 2  | 8 |   |   |   |   |   |   | 7 |
| 11 | 3 |   |   |   |   |   | 6 | 4 |
|    | 1 |   |   | 7 | 4 |   |   | 2 |
|    |   |   | 5 |   | 6 |   |   |   |
|    |   | 6 |   |   |   |   | 8 |   |
|    |   |   |   | 4 | 1 |   |   | 6 |

## Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

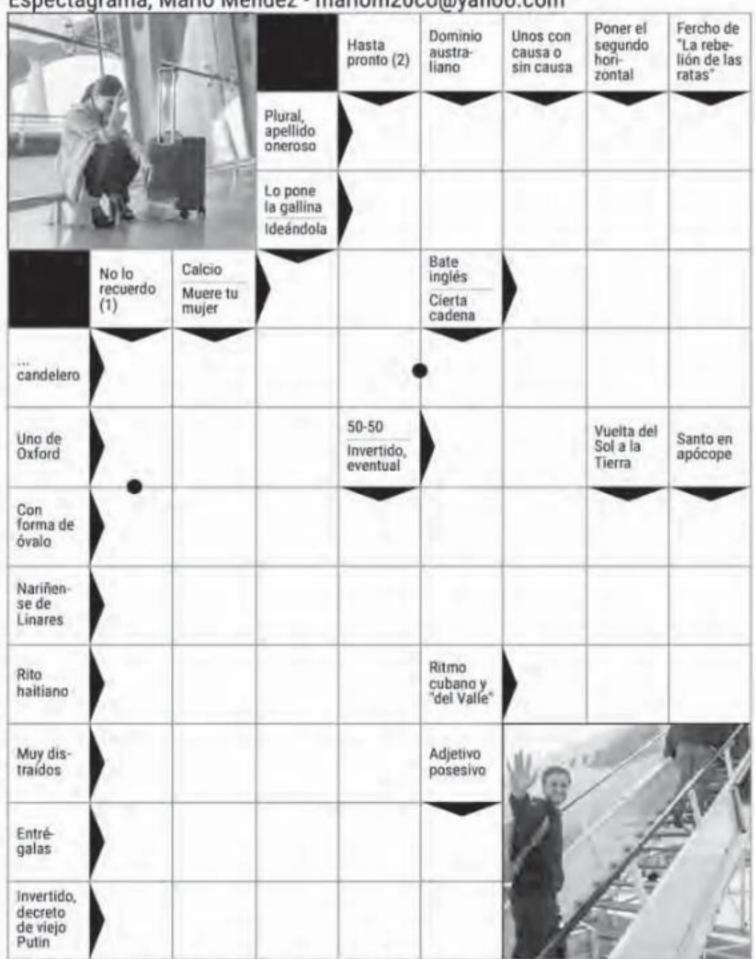

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Grito, Panea, Cam, Cosecha, Axo, Gb, Viales, Igneo, Dé, Le, Ora, Trono, Sebas, Arise Verticales: Cavilosa, Oxigeneri, Naos, Obi, Game, Letras, Caer, Eo, Tse, Inch, Ta, Ag, Dr, OPS, Brea.



Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Ten presente que, si tratas de imponer solamente tus puntos de vista, podrías entrar en

Leo (24 jul. - 23 ago.) Estás en un momento de lucha entre tu ego y tus emociones, es posible que esto te cause algunas fricciones con tu familia o tu pareia. Número del día: 15.

controversias innecesarias.

Número del día: 9.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) No te dejes llevar por el primer impulso, responde desde la tranquilidad y elimina rápido las vibraciones negativas. Número del día: 3.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Es posible que estés descuidando tus relaciones personales, especialmente las sentimentales, por estar enfocado en tu trabajo. Número del día: 7.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Ten mucho cuidado hoy con las palabras que digas y con lo que hagas, porque podrías equivocarte y hacer daño a alguien. Número del día: 7.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) No te dejes llevar por las provocaciones o por lo primero que se te ocurra; la impulsividad te llevará a cometer errores. Número del día: 6.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Tendrás que adaptarte a las nuevas circunstancias de la vida, eso era lo que querías. Nunca estás conforme con nada y eso no está bien. Número del día: 20.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Tal vez hoy sientas que una parte muy importante de tu vida no te gusta nada, trabaja en esas cosas que te roban la tranquilidad. Número del día: 0.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Haz caso a tus corazonadas a la hora de tomar decisiones que sean importantes para tu futuro. No le des tanta cabida al drama, habla. Número del día: 9.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Tu forma de comunicarte con los demás no es la más adecuada, precisamente por eso, alguien podría sentirse herido por tu culpa. Número del día: 12.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Es posible que hoy te pares a meditar un poco sobre tu vida, mientras no tengas eso alineado todo estará en caos. Número del día: 1.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Hoy tendrás una comunicación muy fluida, casi perfecta, esto hará que tengas buenas relaciones con las personas.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

# Clasificados

Ordene su aviso

313 889 4044 2627700 321 492 2547

**Empleos** 

7 » Tecnología

**Bienes Raices** 

Maquinaria

Vehículos

Otros

Negocios

Módulos

» Turismo

Servicios

11 » Judiciales

12 » Exeguiales

Tarifas:

» Palabra \$ 1.681

Centímetro x col. \$ 66.555

Edictos \$ 81.345

A estas tarifas se les debe incluir el IVA

#### Formas de Pago:

» PSE

Tarjeta de Crédito

Transferencias Bancarias

## DIAN

## Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo quinto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria. SUSPENDER la autorización para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta a la sociedad PRODEX S.A.S. EN REORGANIZACION con NIT 800:030:594-3, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, Risaralda, otorgada mediante Resolución número 00089 del 05 de enero de 2007, toda vez que se encuentra incursa dentro de la causal de suspensión contemplada en el numeral 2 del articulo 4º de la Resolución número

2º de la Resolución No. 000026 del 26 de febrero de 2024. RESOLUCION No. 4072 del 06 de Mayo de 2024. JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL, Jefe Coordinación de correspondencia y Notificaciones (A). H1

2. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor impuesto sobre la renta" RESOLUCION No. 5736 del 25 de Junio del 2024, RAZON SOCIAL: CP DIESSEL INTERNATIONAL S.A.S. con NIT 811.042.079-3. JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A). H2 3. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor impuesto sobre la renta" RESOLUCIÓN No. 6234 del 11 de Julio del 2024, RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD SAS con NIT 900.123.436-0. JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL, Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A), H3

# Clasificados nea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2 EL ESPECTADOR Ordene su AAA WW

005707 del 5 de agosto de 2019, modificado por el artículo

## **Avisos de Ley**

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. se permite informar a terceros, clientes y proveedores, que la señora CINDY LORENA VILLA CHARRY, identificada con C.C.1.075.259.601, no tiene vinculo contractual alguno con la Empresa, y por tanto no se encuentra autorizada a ningún título para llevar cabo el ofrecimiento de bienes y/o servicios en representación de la misma o como intermediaria de una firma contratista. Cualquier información adicional podrá solicitarse a la línea + 57 601 7447474



# Unchatcon...



# "Colombia es tierra fértil para la tecnología financiera"

El ingeniero industrial y empresario colombiano habló de la inclusión financiera y el panorama del open finance en el país.

REDACCIÓN CULTURA

¿Cómo ha sido su trayectoria en el mundo del "fintech"?

Soy un colombiano que ha vivido en Chile durante los últimos 12 años. Luego de mi educación en Colombia y Alemania, llegué a Chile con el Grupo Santander y, diez meses después, decidí emprender y me metí en el mundo de las fintechs. En todo este proceso de emprendimiento, nunca me desconecté de Colombia y fui cofundador de la Asociación Fintech de Colombia, así que fui parte de las 12 empresas que estuvimos allí dando el primer cuarto de milla para que tuviéramos Colombia Fintech, pero siempre con base en Chile. El conocimiento que adquirí en mi país lo llevé a Chiley lo compartí para crear FinteChile, el gremio de las fintechs en esa nación. En Colombia Fintech fui miembro del directorio y director ejecutivo de FinteChile, estuve en la ejecución de lo que fue el gremio durante siete años, desde la creación hasta

hace dos meses. Ahí estuve impulsando políticas públicas, entre las cuales la más importante fue la ley fintech en Chile.

#### ¿Qué son las finanzas abiertas ("open finance")?

Es un fenómeno mundial que nació en Inglaterra. La autoridad de libre competencia de Inglaterra un día se dio cuenta de que había asimetrías de información y de cómo operar en el sistema financiero, por lo que decidieron hacer ajustes para que los datos puedan circular de mejor forma y se fomentara la competencia. Impulsaron una iniciativa en contra de los nueve bancos más grandes de Inglaterra para que se hablara de open banking. Ese concepto obligó a los bancos más grandes de Inglaterra a disponibilizar datos de los clientes usando interfacestecnológicas, con previo consentimiento del usuario. Eso es lo más importante en las finanzas abiertas: siempre está el consentimiento del usuario para que los datos puedan

ser portados a otra entidad financiera y con esos datos te puedan analizar y hacer una oferta de un mejor servicio financiero. Es muy poderoso el concepto, porque cambia el paradigma completamente. Acá el poder lo tenemos las personas y las empresas, somos los dueños de los datos y todos los actores del sistema financiero son repositorios, pero somos nosotros los que decidimos en dónde tienen que estar, por cuánto tiempo y de qué forma queremos que se traten. Esto también es sinónimo de innovación, competencia e inclusión financiera.

### ¿Cómo ve el panorama en Colombia?

HayunmuybuenclimaenColombia para hablar de finanzas abiertas. Colombia es tierra fértil para la tecnología financiera. Hay un ecosistema grande, casi 400 empresas fintechs en Colombia y hay espacio para todos y para trabajar hacia la inclusión financiera. Son buenas noticias para el país, aunque hay un proceso largo por recorrer, porque



#### ¿Qué lo motivó a dedicarse a las finanzas?

Me gusta hablar de propósitos y lo que se convirtió en mi proyecto de vida, personal y profesional, fue proporcionar mayores oportunidades para la gente. Vivimos en

una región con múltiples barreras y lo que me llamó la atención, después de trabajar con la banca y leer informes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, fue identificar cómo el sistema financiero tiene tantas capacidades para transformar un país. Cuando los rieles de este sistema tienen la capacidad de llegar hasta La Guajira o Guainía, quiere decir que esas regiones están incluidas financiera y socialmente al tener maneras de acceder a diferentes oportunidades. Esto fue lo que me motivó, y al Open Finance Institute; era pensar en el alto impacto que puede tener y que los servicios financieros con los que lleguemos puedan generar bienestar en esta área para todo un país.\*



El lanzamiento de la plataforma Open Finance Institute se concretó el pasado 5 de julio. / Cortesia



¿Sabe qué significa ganadería y agricultura regenerativa?

Acceda a la publicación

América Latina es el mayor exportador de alimentos del mundo, y la agricultura es una pieza clave en las economías de la región, pues genera el 4,7 % del producto interno bruto (PIB). El problema es que el sector agropecuario también es responsable de algunos de los desafíos ambientales más urgentes: consume dos tercios de los recursos de agua dulce total, acelera la degradación del suelo e impulsa la deforestación a una tasa tres veces mayor que la global, entre otros.

La consciencia del problema ha popularizado el concepto de agricultura regenerativa entre científicos, empresa privada y tomadores de decisiones; sin embargo, las definiciones son tan diversas como los intereses que promueven. Para prevenir el riesgo de greenwashing, The Nature Conservancy (TNC) y el Departamento de Políticas Ambientales del Centro Helmholtz de Investigación del Medioambiente (UFZ) propusieron una definición y plantearon unos puntos de partida fundamentales para impulsar la transformación de la agricultura a múltiples escalas.

Una iniciativa







EL ESPECTADOR

Respalda

